Woody, para pocos Su último filme se estrena en sólo 13 salas de EE.UU. ¿Pesan las acusaciones de su hija? P.41



Lunes 8 de abril de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII № 28.145, PRECIO: \$1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 46.

### Pese al escándalo, sostienen a la cúpula de Nación Seguros

Por la investigación judicial tuvieron que echar a dos gerentes clave.

Mauro Tanos, dirigente camporista, no sólo fue confirmado por la administración de Javier Milei sino también promovido a gerente general. Federico Eufemio era gerente de Compras. Tras allanamientos ordenados por el juez Julián Ercolini, el Gobierno decidió echar a ambos funcionarios. Pero el titular de Na-

ción Seguros, Alfonso Torres, resiste las presiones gracias a dos aliados de peso: Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, con mucha influencia sobre la hermana del Presidente. Milei le entregó el manejo del área del Banco Nación a su aliado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. P.3

#### Secretaria en la mira

Es María Cantero, histórica asistente del ex presidente Fernández, casada con uno de los brokers investigados.





#### Debut con aprietes del sindicato de trapitos

Después de meses de trámites, el autoproclamado gremio se presentó en sociedad en La Plata con un comunicado. Sin autorización de la Municipalidad

que maneja Julio Alak, y liderado por Fabián Gianotta, un ex barra de Estudiantes que cumplió una condena por homicidio, el arranque no fue auspicioso: hostigaron a un joven que no quiso sumarse a la organización y lo echaron. Llegó la policía, hubo dos detenidos y se abrió una causa contravencional. P.30

#### "Llamen a la policía, los niños están solos", el aviso final que dejó un asesino cartel escrito a mano, pegado en la hipótesis es que Notto mató puerta de la casa, dio indicios de la tra-

Florencia Guiñazú acababa de cumplir 30 años. Estaba casada y tenía dos hijos con Ignacio Notto, de 32. Lo había denunciado por violencia de género el año pasado, pero habían vuelto a vivir juntos. El sábado a la tarde, un cartel escrito a mano, pegado en la

gedia. "Llamen a la policía, los niños están solos", decía. Un vecino encontró en el living al nene de 7 años, que tenía hambre y golpeaba la puerta del cuarto de sus padres, sin respuesta. La nena estaba en casa de la abuela. La hipótesis es que Notto mató a su mu-

#### El PRO cuestiona la polémica candidatura de Lijo, pero Bullrich y Larreta lo apoyan

Mauricio Macri, titular del partido y principal referente, se opone a la nominación del juez para cubrir una de las vacantes en la Corte Suprema. El tema divide aguas en la agrupación: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ex jefe de Gobierno porteño, lo apoyan. Incluso el nombre de Lijo había sonado como eventual candidato al Tribunal si Rodríguez Larreta llegaba a ganar la presidencial. P.6



Rodeada. Con Menem y Benegas Lynch.

#### Karina Milei se lanza de lleno a hacer política en la Ciudad

En un acto que incluyó una jornada de pre-afiliación, con dos cuadras de cola, y acompañada por el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros dirigentes, la hermana del Presidente busca reforzar la presencia libertaria en el distrito. Es casi un hecho que será la presidente del partido a nivel nacional. P.9

#### El insólito caso del avión de EE.UU. que fue donado dos veces

El presidente Milei lo anunció como una novedad y agradeció a Estados Unidos el Hércules C 130H para la Fuerza Aérea Argentina. Pero la nave ya estaba en el país y había sido recibida y presentada como donación el año pasado por el ex ministro Jorge Taiana. P.11

Sumario CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### La docente militante, apenas la punta del iceberg

**DE LA EDITORA** 



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



ue en el acto por el Día del Veterano y los Caídos por Malvinas en la Escuela Secundaria Número 4 de Verónica, partido bonaerense de Punta Indio. La docente Soledad Reyes, secretaria adjunta del gremio Suteba e identificada en sus redes sociales como "militante Nacy Pop de Néstor y Cristina" se despachó con un discurso politizado en el que, entre otras cosas, dijo que "los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario", además de cuestionar a la Cancillería y al Gobierno de Javier Milei.

Al repudio de los veteranos, que se retiraron del acto que iba a homenajearlos, siguieron otras repercusiones. Entre ellas, la oficial, a cargo del vocero Manuel Adorni, hablando de cambiar la Ley de Educación, o modificar en realidad dos de sus artículos para penar el adoctrinamiento en las escuelas, además de habilitar un canal en el Ministerio de Capital Humano para que las familias denuncien esas situaciones.

La bajada del relato kirchnerista en el ámbito escolar no es nuevo. Va desde las advertencias sobre cuadernillos de La Cámpora en colegios de diversos distritos, visitas de sus militantes para dar charlas y hacer proselitismo en las aulas, denuncias a Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social por la edición de cuadernos infantiles con la imagen de Cristina Kirchner y Eva Perón hasta el canal Paka Paka y su versión maniquea de la Historia.

Más allá de cuestiones tan burdas como las denunciadas, quedaría por precisar varios puntos: ¿quiénes serían los encargados de determinar cuándo se trata de adoctrinamiento y cuándo de información para invitar al debate y al desarrollo del pensamiento crítico?, ¿qué posibilidades hay de que una idea que no concuerde con la propia sea catalogada como bajada de línea? ¿Hasta qué punto el discurso que el propio Presidente dio en su colegio, el Cardenal Copello, hablando del "lavado de cerebro de la educación pública" a los alumnos porque tiene los "contenidos recontra rojos" no podría merecer las sanciones prometidas, aunque sin aclarar de cuáles se trataría? Es un muy delgado trazo el que separa una cosa de la otra.

El problema está muy lejos de agotarse en esta instancia. Un informe presentado por el Observatorio Argentinos por la Educación arrojó resultados sorprendentes: de las últi-

#### El 40% de los nuevos docentes tenía dificultades en lectura y escritura, según las pruebas Enseñar.

mas pruebas PISA en el país se desprende que 3 de cada 10 chicos de 15 años del segmento socioeconómico más alto no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Es decir, no entienden lo que leen. Su comprensión de textos es menor a la de los estudiantes más favorecidos de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México. Y sólo superan a los de sus pares del

mismo rango de República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Paraguay.

Este hallazgo en Argentina contradice el llamado "efecto cuna" según el cual hay una correlación directa entre nivel socioeconómico y rendimiento escolar. ¿La causa? Especialistas cuestionan los métodos de enseñanza y hablan de fallas en la formación docente, la escasa valoración de las evaluaciones y la falta de foco en los aprendizajes, entre otras.

En 2017 las pruebas Enseñar determinaron que el 40% de los nuevos docentes estaban por debajo del nivel promedio tanto en lectura y escritura como en su criterio pedagógico.

En todo esto radica buena parte de la tragedia argentina. Y no se resuelve dando libertad para que cada uno decida si se puede "dar el lujo de mandar a sus hijos a la escuela porque los precisás en el taller", como dijo el diputado libertario "Bertie" Benegas Lynch. Mucho antes lo dejó en claro Manuel Belgrano: "Sin educación nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos".

**EL SEMÁFORO** 

**Luis Vinker** lvinker@clarin.com

**Daniel Noboa** Presidente de Ecuador.



Múltiples condenas

En la ONU y en toda América repudiaron la violación con la policía de la Embajada de México en Ecuador. para detener al ex vice de Correa y procesado por corrupción, Jorge Glas. Hasta dictadores como Daniel Ortega desde Nicaragua aprovecharon para salir a criticar. El Mundo

#### Alberto Benegas Lynch Diputado libertario.





educar a sus hijos". El País

Nicolás Laprovíttola Basquetbolista argentino.





HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

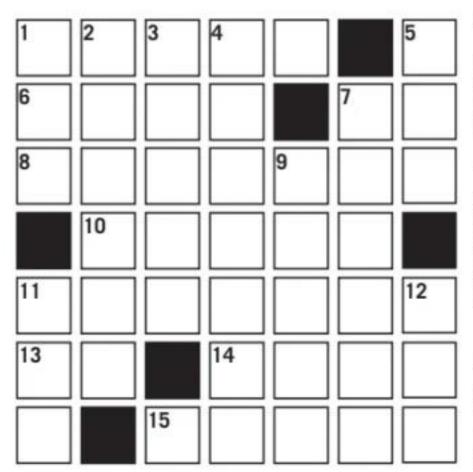

#### Horizontales

1. Ansioso, codicioso. 6. Introduje. 7. Antes de Cristo. 8. Alto. 10. Fundo, instituyo o levanto. Lugar del campo llano y con hierba.
 Voz de arrullo. 14. Nombre de mujer. 15. Sitial del monarca.

#### Verticales

1. Quiera mucho. 2. Barco de vela. 3. Repite. 4. Distribuir o repartir algo entre varios. 5. Repetición de un sonido. 7. Rindan culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Que pertenece a otro. 11. Prefijo que significa antelación. 12. Puso al fuego un alimento.

#### Solución:

Horizontales. 1. Ávido. 6. Metí. 7. A.C. 8. Elevado. 10. Erijo. 11. Pradera. 13. Ro. 14. Inés. 15. Trono.

Verticales. 1. Ame. 2. Velero. 3. Itera. 4. Dividir. 5. Eco. Adoren. 9. Ajeno. 11. Pre-. 12. Asó.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Sospechas de corrupción



Al frente. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presentó ayer la filial porteña de La Libertad Avanza. La funcionaria sostiene a Alfonso Torres. ENRIQUE GARCÍA MEDINA

### Causa por maniobras irregulares: el titular del Nación Seguros resiste las presiones con apoyo de Karina Milei

El titular de la firma es Alfonso Torres. La Rosada no planea más cambios tras los desplazamientos recientes. "Lule " Menem, armador de la hermana del Presidente, gana influencia en el área.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Tras los desplazamientos de los funcionarios de Nación Seguros investigados por la Justicia en la causa por presuntas estafas, el Gobierno no prevé avanzar en nuevas desvinculaciones. De hecho, el titular de la empresa estatal, Alfonso Torres, el principal sostén político del eyectado gerente general Mauro Tanos, resiste las presiones internas gracias a que cuenta con dos aliados de peso: Karina Milei y, en especial, de Eduardo "Lule" Menem, quien ha ganado creciente influencia en la principal unidad de negocios del Banco Nación.

Sí se confirmó en las últimas las horas la salida de otros dos directores de Nación Seguros en el marco de una reestructuración gene- que el ex dirigente camporista se contratos suscriptos durante la ges- les en Nación Seguros, sin prohibir man, a quien conoció en 2021.

ral que habría motivado la semana pasada el descabezamiento de Nación Reaseguros, tal como informó este diario. El objetivo del plan, al parecer, es que sólo queden tres directores operativos para coordinar a las tres firmas de la mayor banca estatal (Seguros, Reaseguros y Retiro) como forma de ahorrar recursos. El escándalo de los seguros oficiales y aquellos movimientos internos, con todo, no hicieron otra cosa que generar un clima por momentos enrarecido en la institución cuya sede central fue diseñada por el arquitecto Alejandro Busti-

La promoción de Tanos a gerente general de Nación Seguros había sido resistida dentro de la firma pero también por la hermana Nación Reaseguros y dentro de la propia estructura jerárquica del Banco. Es

había desempeñado en el departamento de organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández y para algunos funcionarios no podía desconocer la operatoria con las pólizas oficiales en las que intervenían los famosos brokers.

Pero el ex gerente fue respaldado por Torres, que lo consideraba ajeno a cualquier tipo de maniobra irregular. "A mí Alfonso me dijo que lo va defender a muerte porque sabe que es inocente", confió la semana pasada una calificada fuente oficial consultada. Pero ese apoyo no pudo evitar que desde lo más alto del Ejecutivo decidieran el último viernes la salida de Tanos y del gerente de compras, Federico Eufemio, tras ser allanados por el juez federal Julián Ercolini, quien sustancia la causa que investiga las presuntas irregularidades en los

tión anterior con los organismos públicos.

El actual titular de Nación Seguros es consciente de las presiones internas pero sigue "firme" en su cargo. Cuenta con el respaldo de la hermana del presidente y de su principal armador político "Lule" Menem. Ese blindaje lo protege de eventuales cuestionamientos internos. Dentro de mayor banca estatal del país hay cierta preocupación porque el escándalo ha reducido la cantidad de operaciones y, en los hechos, afectó el negocio. "Nadie contrata nada desde que saltó el caso", reconoció una calificada fuente oficial consultada.

El otro debate interno del oficialismo es qué hacer con el decreto 823 del 2021, firmado por Alberto Fernández, que unificó la contratación de todos los seguros estata-

#### taxativamente, la intermediación de productores.

En la empresa aducen que una eventual enmienda "legislativa" está fuera de su competencia. Es en este contexto en el que todas las miradas apuntan a Nicolás Posse y a los asesores legales de la Jefatura de Gabinete. Pero en esa dependencia aún no hay nada resuelto.

Otras voces oficiales, en tanto, cuestionan que por ahora no hay ánimo de "modificar el status quo" que cimentó el mencionado decreto pese a las promesas del Ejecutivo de terminar con cualquier intermediación con los seguros oficiales. En los hechos, aún quedan brokers en el 15% de los convenios.

La hermana del Presidente también cuenta en el Banco Nación con un dirigente de su confianza, el vicepresidente Darío WasserTema Del Día CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Sospechas por corrupción

Tras los allanamientos, el Gobierno desplazó a dos gerentes de la entidad. Los raros movimientos de cajas en un garaje. Algunos vínculos sospechosos.

### Las pruebas que encontró el juez y que complicaron a los funcionarios de Milei en Nación Seguros



Afuera. Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros. De vínculo con los K, había sido ascendido por la actual gestión. Ahora lo echaron.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La trama de los seguros suma piezas. Un gran rompecabezas que aumenta en nombres, cooperativas, coaseguradoras, vehículos de alta gama, cajas intercambiadas en un garaje. Algunas de las pistas que sigue la justicia federal en la causa que le significó a Alberto Fernández dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción. Se investiga una presunta administración fraudulenta. Se estima que la obligación de contratar desde los organismos de la Administración Pública a Nación Seguros SA y ésta, a su vez, a intermediarios, representó una pérdida millonaria para el Estado.

La justicia federal busca desen-

sador se planteó como una presunta "organización delictiva operando en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández". En especial, la investigación hace foco en la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros. Todo esto se materializó gracias al Decreto N° 823/2021 dictado por Fernández.

Esa cuestionada normativa, obligó a la contratación de Nación Seguros por parte de todas las entidades de la Administración Pública. pero además, incluyó la intermediación de empresas coasegurado-

Después de requerir documentación a Nación Seguros SA, de allanar a las aseguradoras involucradas trañar lo que en el dictamen acu- y de analizar los contratos, pólizas, designaciones de intermediarios y demás documentación respaldatoria, el juez Julián Ercolini estableció un circuito con datos por demás llamativos.

"Circunstancias irregulares" explicó el magistrado, ocurrieron alrededor de una orden de presentación que firmó el juzgado para que la empresa San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA entregue documentación.

La importancia de esa sociedad radica en su intermediación junto a la firma TG Broker SA en los seguros que contrataba Nación Seguros SA por parte de la ANSES. Fue justamente, desde el organismo de la Seguridad Social desde donde se destapó la olla que le valió a Alberto Fernández dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción.

tiene una ventana temporal: 2020 y 2024, toda la gestión del gobierno del Frente de Todos. Resulta que ANSES ocupa el segundo lugar entre los entes públicos en el listado por sumas de dinero abonadas en comisiones a intermediarios, a la vez que San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker, "se encuentran en el cuarto y quinto puesto entre los productores que mayores comisiones percibieron".

Durante este período de investigación, se detectaron vínculos entre un grupo de personas. Brian Kelly y Hernán Bressi, figuran como presidente y director suplente -respectivamente- de San Ignacio Sociedad de Productores. Figuraban con dos domicilios a los que acudió la fuerza federal con la orden de presentación en mano, exigiendo La maniobra bajo investigación la entrega de documentación, pero nefició desde el organismo, con

no existían. La sede real no pudo ser encontrada, dijo el juez Ercolini.

En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Hernán Kelly y el abogado Emanuel Nagel, entregaron dos cajas con documentación de la compañía bajo investigación. Pero la justicia determinó que antes de eso, el asesor letrado recibió esas cajas días previos en un garaje.

¿Quién se encontró con él para darle esas cajas? Carlos Suárez a quien Nagel contactó. La justicia reconstruyó esto a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraron que la documentación fue llevada al garaje por un vehículo que traza otra red de contactos. Su titular tendría algún parentesco con una mujer que es pareja de Alfredo del Corro y con quien mantiene vínculos societarios además.

El auto fue utilizado para "guardar las cajas" mientras permanecían en el estacionamiento. Media hora después, dos cajas fueron trasladadas de ese auto a otro. Este último figura a nombre de la sociedad que integra Del Corro y que también, se encuentra bajo investigación dentro del listado de intermediarios.

Al analizar el entramado de nombres, se detectó otro vínculo. "Smart Technology SRL", que tiene como socios a Del Corro y Mariana Trupia -la dueña del vehículo en el que se terminaron cargando las cajas de documentación-, y a su vez "la participación de Marcos Federico Eufemio, integrante de "Nación Seguros SA", investigada como responsable de las maniobras de intermediación.

Hay más. El juez Ercolini junto a la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, determinaron que Del Corro y Trupia están autorizados a conducir una serie de vehículos que se encuentran inscriptos a nombre de "7 de mayo Cooperativa de Trabajo Limitada" y "Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada".

Cuando se siguió esa pista, la autorización de otros vehículos de las Cooperativas, para ser manejados, se determinó que algunos fueron otorgados a Damián Gosso. De hecho cuando se buscaba el domicilio de Del Corro para avanzar con el allanamiento a su propiedad, se encontró un vehículo estacionado cuya autorización de conducción está a nombre de Gosso. Hay un vínculo más: éste último aparece "vinculado al funcionario Eufemio de Nación Seguros SA y a Del Corro en otra firma, Megaled Del Sur SRL". Todos se conocen.

Como parte de una telaraña, hay otro punto de contacto. Mauro Tanos a quien el gobierno le pidió la renuncia, desde Nación Seguro actuaba como contacto de San Ignacio Sociedad de Productores, la empresa intermediaria investigada entre otras. La sospecha es que los be-

Tema Del Día CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

contratos cuyas comisiones "superarían el valor de mercado", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Hasta ahí, ya todo resultaba por demás llamativo para los investigadores. Se sumó otro dato. Unos chats del abogado Nagel-quien habría recibido las dos cajas de documentación en el estacionamiento para después entregarlas a la justicia-, arrojan otro nombre: Héctor Villaverde. Una ventana más se abrió y se detectó que éste último integra San Germán Seguros SA, coaseguradora de San Ignacia Sociedad de Productores. Todos los caminos conducen a los contratos con Nación Seguros SA.

Muchas de estas personas, bajo investigación, comparten domicilios fiscales pero además, durante la pesquisa se ordenó un entrecruzamiento de las comunicaciones telefónicas del 5 y 6 de marzo (previo a las órdenes de presentación) y eso arrojó que "una gran cantidad de las personas mencionadas a lo largo del presente decreto, se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales".

Todo, indicó Ercolini, "muestra la incertidumbre sobre la documentación aportada por "San Ignacio Sociedad de Productores" y otra aseguradora, "Bachellier SA", "como así también sobre la sede real de sus negocios". Como una pieza más del rompecabezas, "se determinó la existencia de vínculos de sus miembros con integrantes de "Nación Seguros SA" y con los directivos de una de las empresas coaseguradoras, "San Germán SA".

Parte de esas relaciones se verifican en la modalidad de varios de ellos "de utilizar, como autorizados a conducir, vehículos de alta gama a nombre de cooperativas". Por ese motivo se avanzó en el allanamiento de los domicilios de este gran entramado de personas. El grado de sospecha "es grande y los vínculos entre sí aportan más información a la intermediación de contratos", explicaron fuentes de la investigación a Clarín.

#### Las maniobras con los seguros

#### Nación Seguros

Para hacer el negocio, subcontrató a otras

aseguradoras privadas y, como puente con diversos organismos estatales, a brokers con comisiones tres veces mayores a las del mercado.



#### Organismos que contrataron seguros

- ANSeS.
- Gendarmería.
- Servicio Penitenciario Federal.
- Cancillería, Casa de la Moneda.
- Superintendencia de Servicios de Salud.



Aunque el Gobierno busca terminar con las intermediaciones con los seguros oficiales,

aún quedan un 15% de pólizas de Nación Seguros con organismos estatales de las que participan los broker amigos del poder político.



#### Alberto Fernández

Se encuentra imputado por la Justicia. Firmó sorpresivamente en 2021 un decreto que obliga a todos los organismos estatales a contratar seguros a través de la aseguradora del Banco Nación. Colocó a Alberto Pagliano, hombre de su extrema confianza, al frente de Nación Seguros. El ex presidente empezó su carrera en el área del seguro durante el menemismo.

#### **Nación Seguros**



Alberto Pagliano Ex presidente de

Nación Seguros.



Gustavo García Argibay Distribuía los

negocios entre productores y compañías amigas.



#### Carlos Soria

Ex ejecutivo de Nación Seguros. El Gobierno pidió a la

Justicia constatar si actuó como "intermediario" de los brokers que operaban con pólizas contratadas por el entonces Ministerio de Trabajo.



Agricultura.

Oscar Castello Mercuri Broker de

seguros. Fue el mayor aportante privado a la campaña electoral de Alberto Fernández en 2019. Fue



Sergio Massa

Jefe político de Lisandro Cleri, que manejaba la mesa de dinero de la ANSeS. Durante la última campaña, Massa metió esos préstamos en "el plan platita": créditos de hasta \$600.000 a una tasa muy inferior a la de mercado.

#### **ANSeS**



Lisandro Cleri

Firmó el contrato con Nación Seguros. Cuando fue ministro de Economía, Massa lo envió de comisario al Banco Central.



#### D'Angelo Campos

Massista, ex director general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Hoy concejal de UP en el partido bonaeren se de Quilmes.

#### **Echados**



#### Mauro Tanos

Ex gerente general de Nación Seguros. De vínculos con La Cámpora, había sido ascendido por la administración de Javier Milei en la institución. Ahora el Gobierno lo echó.



#### Federico Eufemio

Ex gerente de Compras de Nación Seguros. Fue desplazado el viernes, tras la requisa que la Justicia realizó la semana pasada en su domicilio particular.



#### Jorge Mórtola

Ex presidente de Nación Reaseguros. Fue desplazado por decisión del Gobierno la semana pasada.



beneficiado con contratos en

#### Juan Sarquis

Ex vicepresidente de Nación Reaseguros. También fue desplazado por el Gobierno la semana pasada.





María Cantero



Martínez Sosa

La histórica secretaria privada de Alberto Fernández es la esposa del broker Héctor Martínez Sosa. Ambos se encuentran apuntados en la causa en que se investiga maniobras irregulares con seguros del Estado.

CLARIN

### La Justicia pone bajo la lupa a la secretaria histórica de Alberto F.

La histórica secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, quedó bajo la lupa de la Justicia por el escándalo de los seguros, la causa judicial que tiene bajo investigación al expresidente y al marido de ella, Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers más beneficiados por las intermediaciones que saltaron a la luz desde la ANSeS, por una denuncia del ex titular de ese organismo, el cordobés Osvaldo Giordano.

Cantero manejó la agenda del ex-

cadas, desde que Fernández fuera superintendente de Seguros en el gobierno de Carlos Menem.

La secretaria siguió la carrera política del expresidente por las empresas del Grupo Provincia -entre ellas Provincia Seguros- por la jefatura de Gabinete en tiempos de mandato de la presidenta Cristina Kirchner y hasta su periplo en la Casa Rosada.

Desde su paso como el ministro de ministros de Cristina, Alberto Fernández arrastra una deuda que presidente y lo hacía desde hace dé- se publicó en sus declaraciones ju- Cantero. Es esposa de un broker.



radas con cifras distintas a las que él le endilga: en sus palabras, el expresidente sostuvo que le debe 20 mil dólares a Martínez Sosa, el intermediario que ahora quedó bajo la lupa por ser beneficiado por su amigo presidente, al que visitó en Olivos durante su mandato.

Martínez Sosa es el marido de la secretaria Cantero.

Este domingo trascendió la versión de que Cantero fue imputada en la causa que investiga la intermediación de seguros en organismos del Estado, en la que se cobraron porcentajes por encima del mercado en una serie de contratos que surgieron desde Nación Seguros tras un decreto de Fernández.

No obstante, desde el entorno del fiscal federal Carlos Rívolo, que lleva la investigación en los tribuna- defraudación al Estado. ■

les de Comodoro Py, sostuvieron que no hubo ninguna medida en ese sentido.

El propio Fernández ya había puesto su rol en la trama, cuando se refirió por primera vez al escándalo que lo apunta. "Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", se despegó Fernández y abrió el foco sobre su secretaria.

El propio Alberto Fernández se encuentra imputado en la causa por el escándalo de lo seguros, en el marco de la denuncia que realizó el Ministerio de Capital Humano por el delito de asociación ilícita y

#### Política y Justicia



Bajo fuego. El juez federal Ariel Lijo, al que Milei quiere en la Corte. Se cuestiona su idoneidad para ocupar ese cargo. Luciano Thieberger

### La postulación de Lijo para la Corte genera rechazo en el PRO, salvo Bullrich y Larreta

Macri, titular del partido y principal referente, se opone a la nominación del juez. La ministra y el ex alcalde acompañan en silencio. La interna en el PJ.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

La nominación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia aún sigue generando visiones encontradas en la dirigencia política. A tal punto que en el PRO, el principal socio de Javier Milei en el Congreso, hay diferencias profundas sobre los candidatos del Presidente, mientras que Cristina Kirchner se mantiene al margen de la discusión más allá de cualquier especulación judicial.

En el Senado esperan la llegada de los pliegos aunque repiten que será un largo proceso que comenzará seguramente la próxima semana con la publicación de los Boletín Oficial para darle apertura al ingreso de adhesiones e impugnaciones a través del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Una vez que ingresen los pliegos a la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, a cargo de la larretista Guadalupe Tagliaferri (PRO), se convocará a la audiencia pública para que los nominados puedan defender su candidatura y responder a las impugnaciones. Luego, los senadores emitirán despacho para llevar el tema al recinto.

Mientras avanza el trámite, las distintas fuerzas buscan ajustar sus posiciones. En el PRO, por ejemplo, un diputado con línea directa a Mauricio Macri le aseguró a Clarín que el ex presidente "no está alineado" con los nominados por Milei, en particular con Lijo. En ri-

claras: Macri quiere rechazar los pliegos y Patricia Bullrich, que forma parte del Gobierno, quiere acompañar a los candidatos.

El silencio de Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, y sus vínculos políticos, lo dejan hoy más cercano a la postura de la ministra. Incluso el nombre del juez de Comodoro

#### Larreta mantiene un silencio más que llamativo sobre Lijo.

Py sonó como eventual candidato a la Corte si ganaba Larreta la presidencial. Eso no ocurrió.

Lijo, además, está en pareja con Genoveva Ferrero, subsecretaria de Seguridad de la Ciudad en el final del mandato de Larreta. Ahora es nombres y los antecedentes en el gor hay dos posiciones bastante funcionaria de la Justicia porteña.

El ex jefe de Gobierno está de gira por la India, pero se interiorizó sobre los movimientos de los libertarios para cubrir las vacantes en la Corte, que -según interpretaron en su espacio-esconde una maniobra que puede afectar la mayoría del tribunal.

Los larretistas prefieren no definirse en público. Pero advierten que "van a llover impugnaciones contra Lijo". "Si esto pasa es porque alguien tomó una decisión para que esto ocurra y fue Javier Milei quien puso en carrera a Lijo", reflexionó un diputado de ese espacio, quien agregó que "si los mecanismos funcionan, a lo mejor, no llega a ser juez de la Corte".

La llegada de Lijo y García Mansilla, como contó diario, supone un cambio (o intento de cambio) en la relación de fuerzas en la Corte. Hoy, una mayoría sólida la componen que cumple 75 años.

el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Milei lo acusa de no avanzar para declarar la constitucionalidad del DNU que tambalea en el Congreso, donde ya fue rechazado por el Senado.

El Presidente viene escuchando al cuarto miembro del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, uno de los propulsores de Lijo. Su arribo, más el reemplazo de Maqueda (cumple 75 años) por García Mansilla, permitiría formar una nueva mayoría, más afín a los libertarios, dejando a Rosatti y Rosenkrantz en minoría. Por ahora, teoría.

En el bloque de Unión por la Patria, la llave en el Senado para que Milei pueda cubrir las vacantes en la Corte, se desentienden de la situación. Tal como señaló este diario, el kirchnerismo tiene una crisis de liderazgo que hace difícil avanzar en una negociación.

Desde que se conocieron los nombres de los nominados se dijo que Lijo era el candidato de los gobernadores del PJ. Y en este punto hay un dato a tener en cuenta y es que la mitad de los senadores que están enrolados en Unión por la Patria no tienen gobernador al que responder. Son 15 de los 33 que están en esta condición.

Sin embargo, podría haber más como los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza, que no está claro si se ajustan a los pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, que en Diputados formó un bloque de 3 por fuera del peronismo para darle su apoyo a Milei.

En tanto, José Mayans insiste en que no hay negociación con el Gobierno por las vacantes en la Corte mientras que figuras más cercanas a Cristina toman distancia de la propuesta de Milei. "El Gobierno no preguntó nuestra opinión así que supongo que no necesita nuestros votos", dedujo Juliana Di Tullio ante una consulta de este diario. Pero lo que llamó la atención fue que la senadora tampoco cuestionó que no se respete la paridad de género en la Corte al proponer dos candidatos varones. "No emitimos ninguna opinión", dijo la senadora.

Los radicales profesan un bajo perfil, esperan la llegada de los pliegos para negociar aunque hay diferentes opiniones sobre los candidatos. Martín Lousteau, jefe del Comité Nacional, pidió que sea una mujer la nominada a la Corte, pero su principal socio Emiliano Yacobitti dejó abierta la posibilidad de que Lijo llegue a la Corte.

Una opinión diferente la expresó Pablo Blanco, quien anticipó que no acompañará la nominación de Lijo. Además, el senador fueguino advirtió que "no está bien tratar un pliego para una vacante que todavía no se produjo", en referencia al caso de Maqueda que en diciembre estará en edad de jubilarse va

El País

### Milei busca prevenir intentos K de juicio político en su contra

Para eso apura la conformación de la Comisión en Diputados, donde tendrá la mayoría con los dialoguistas. Archivan el proceso iniciado contra la Corte.

#### **Gustavo Berón**

gberon@clarin.com

Javier Milei aprobó, en las últimas horas del viernes, los nombres de los diputados del oficialismo que estarán en la comisión de Juicio Político, donde La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas tendrán la mayoría en un claro gesto del presidente de bloquear cualquier intento de kirchnerismo por avanzar con un proceso en su contra.

La comisión está convocada para el próximo miércoles con la intención de formalizar su conformación y designar a sus autoridades. En principio, Milei dio luz verde para que sea presidida por Marcela Pagano, una de las diputadas de mayor confianza del jefe de Estado y quien venía siendo postergada en la conformación de las comisiones de mayor exposición política.

La información fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada que también destacaron la conformidad del Presidente sobre el armado que tendrá una de las comisiones que puede ganar escenario si se mantienen las tensiones en el Congreso y siguen los cuestionamientos a la política del Gobierno.

En principio, de acuerdo a lo informado por distintas fuentes, La Libertad Avanza y los bloques aliados tendrán 18 lugares en la comi-



En sus bancas. Martín Menem y diputados libertarios, en la sesión preparatoria de diciembre pasado.

sión dejando al bloque de Unión por la Patria (UxP) con 13 sillas, lo que permitirá al oficialismo bloquear cualquier intento del kirchnerismo por avanzar en un posible pedido de enjuiciamiento ya sea contra el Presidente como su vice, Victoria Villarruel.

Vale aclarar que la decisión de que la comisión de Juicio Político quede en manos del oficialismo es una tradición de la Cámara aunque el partido de gobierno -como ocurre en este caso- no tiene las mayorías para ostentar la presidencia. Además, el bloque de Unión por la Patria no cuestionó la distribución de los lugares, algo que se dio en otras comisiones en las que manifestó su disconformidad al considerar que no se respetó la proporcionalidad del cuerpo.

Más allá del armado de la comisión, el tema del juicio político comenzó a rondar en el círculo del Presidente en los últimos días. Incluso, en una entrevista que concedió al medio económico Bloomberg, explicó por qué aún no avanzó con el proceso de dolarización que prometió en campaña y apuntó a la oposición: "La política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa, nos hubieran acusado de algún negocio turbio y enviado a la cárcel", dijo Milei.

A esto se agrega que en los últimos días, un grupo de abogados cercanos al kirchnerismo, entre los que están Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, deslizaron la posibilidad de avanzar con un pedido de juicio político contra Milei. Entre las causales mencionaron el "negacionismo" del terrorismo de Estado, la cuestión Malvinas y la soberanía territorial y la suma del poder público a partir de las facultades del decreto 70/2023.

Hasta el momento sólo se confirmó que la presidencia estará en manos de Pagano, quien venía teniendo algunos chisporroteos con el jefe de la bancada, Oscar Zago.

Además de Pagano, en la comisión también estarán por LLA, Zago; el correntino Lisando Almirón, uno de los diputados más fervientes a la hora de defender las medidas del Gobierno; Nicolás Emma, el legislador con más llegada a la mesa chica de Milei; y Nicolás Mayoraz, que también preside Asuntos Constitucionales.

Para reforzar al oficialismo, la comisión contará con 5 representantes del PRO. En tanto, el kirchnerismo mantuvo a gran parte de los diputados que integraron la comisión cuando el año pasado se trató el proceso de juicio político a la Corte, como Germán Martínez, Leopoldo y Cecilia Moreau, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Si bien aún no se conformó la comisión, desde el oficialismo ya anticiparon la intención de archivar el proceso de juicio político realizado el año pasado contra los miembros de la Corte Suprema por presunto mal desempeño en sus funciones. El kirchnerismo llegó a fines de 2023 a emitir despacho de comisión contra los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en base a las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, el relacionado con el Consejo de la Magistratura y la polémica por la restitución de la coparticipación a la Ciudad.

## Santilli se despega de Larreta y multiplica guiños al Gobierno

El diputado del PRO, Diego Santilli, se muestra cada vez más alineada con Javier Milei. Su giro político no abarca solo acompañar las medidas y proyectos que llegan al Congreso desde Casa Rosada, sino también distanciarse de antiguos compañeros de partido, como Horacio Rodríguez Larreta. "No voy a estar del lado de los que quieren volver al poder", sostuvo el ex vicejefe de Gobierno al referirse a su alejamiento de quien fue su jefe político.

Santilli brindó una entrevista al bio" y agregó que diario *La Nación* donde reafirmó vuelta al pasado".

sus coincidencias con las políticas aplicadas por el Presidente desde el 10 de diciembre. A su vez, fue consultado sobre el distanciamiento que hoy existe con Rodríguez Larreta, a quien apoyó en su campaña presidencial.

Consultado acerca de dichos del ex jefe de Gobierno donde éste afirmó que el PRO "nunca estuvo con populismos ni de izquierda ni de derecha" o proyectos "mesiánicos", Santilli dijo que está convencidos de que Milei "está liderando el cambio" y agregó que no quiere "una vuelta al pasado".



Al mileismo. Diego Santilli

Y en un pasaje de su respuesta que pareció tener como destinatario a Rodríguez Larreta añadió: "No voy a estar del lado de los que quieren volver al poder".

Santilli dijo que hoy busca "ayudar y que le vaya bien al Gobierno de Milei". "Ojalá sea un gran gobierno y crezca a tasas de 6% anual y tengamos más producción trabajo, menos pobres. Mi cabeza está ahí", indicó.

Por otra parte, también se lo consultó por los dirigentes del PRO que quisieran diferenciarse del oficialismo, pero que aún ven con miedo esa movida.

Santilli sostuvo que él no siente temor en salir a decir algo que no comparte con Milei. "Pero no nos tienen que nublar algunos temas, sino que nos tiene que guiar el horizonte, que es difícil", afirmó poraguar la sesgos autoritarios siones. Santili dijo que mas centrales" lo ve a norte correcto, yend del trabajo y desarro ayudarlo", sostuvo. ■

que "muchos intentaron y no pudieron" llegar al Gobierno.

"Nosotros intentamos y no nos alcanzó en nuestro periodo. Lo que enfrenta Milei es grave y difícil. Si nos paramos en las cosas que uno se quiere diferenciar, sería mezquino", analizó.

Además de hablar sobre Larreta, el diputado por la Provincia de Buenos Aires también fue indagado sobre la postura fuertemente opositora que adoptó una ex socia de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió. La fundadora de la Coalición Cívica dijo semanas atrás que el Presidente es "como Kirchner" y lo vinculó a sesgos autoritarios en sus decisiones. Santili dijo que "en los temas centrales" lo ve a Milei "con el norte correcto, yendo en la línea del trabajo y desarrollo. Hay que ayudarlo", sostuvo.

### Ganancias: apuran los cambios y niegan que se cobre retroactivo

El Gobierno define la letra chica del proyecto que enviará al Congreso. Francos adelantó que el nuevo mínimo no imponible de ubicará entre \$1.500.000 y \$2.000.000.



Optimista. Francos confía en que la propuesta por Ganancias avanzará en el Congreso.

Entre \$ 1.500.000 y \$ 2.000.000. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró ayer que el Gobierno propondrá que el nuevo mínimo no imponible de Ganancias se ubique entre esas cifras, y también aclaró que no será retroactivo al último trimestre de 2023 ni a los primeros meses de este año, como habían deslizado previamente desde el Ejecutivo, con lo que regiría a partir de que sean sancionados los cambios.

En medio de las negociaciones con los gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio y referentes legislativos de la llamada oposición dialoguista, desde el Poder Ejecutivo ajustan los últimos detalles antes de enviar al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Bases y el paquete fiscal.

"Vamos a incrementar la propuesta del piso de Ganancias. Lo está terminando de analizar el ministro de Economía con su equipo para ver cómo impacta en la ley y el déficit cero", remitió Francos a Luis Caputo para evitar confirmar de manera precisa el piso del Impuesto a las Ganancias, aunque lo estimó "entre esos números" en declaraciones a radio Rivadavia.

El titular de la cartera de Interior también adelantó que las escalas serán "progresivas" y mostró confianza en que la propuesta avanzará en el Congreso, a partir de la reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio en la Casa Rosada, la semana pasada.

"La ley no es retroactiva al primer trimestre o cuatrimestre. Lo mismo con el último trimestre del año pasado, que quedaría por fuera de la ley", aclaró a su vez Francos, luego de que él mismo dijera que la administración anterior había dejado abierta esa posibilidad.

"Hubo un decreto que sancionó el gobierno de Massa por el cual se le quitó la atribución a las empresas de hacerle las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia. Y la ley se sanciona para el periodo fiscal del 2024, con lo cual esos meses del año 2023 en que no se hizo la retención no queda eximido el impuesto", había dicho el ministro, lo que generó una respuesta de la CGT: "Francos pretende seguir ajustando a los trabajadores".

Como publicó Clarín, los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados se muestran predispuestos a acompañar la nueva versión de la ley ómnibus, pero piden modificaciones y esperan la letra chica del texto. Uno de los temas clave será iustamente Ganancias. Desde el bloque del PRO, aliado del Gobierno, reclamaron que el mínimo no quede por debajo de \$1.800.000. En Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, pidieron que el piso salarial a partir del cual los trabajadores deben tributar por el impuesto sea "lo más cercano a los dos millones".

Unas horas después de las declaraciones de Francos, Martín Menem puso en duda el tratamiento de Ganancias en paralelo al proyecto remozado y más acotado de la ley de bases. "Creo que va a ir en otra etapa", consideró el titular de la Cámara de Diputados al asistir al acto de La Libertad Avanza armado por Karina Milei en la Ciudad.

Al caer la noche, fuentes parlamentarias del oficialismo transmitieron que todavía no está definido qué incluirá el proyecto de ley bases que, según estimaron, ingresaría a la Cámara de Diputados entre miércoles y viernes. "Es una posibilidad que Ganancias se trate aparte, pero no está definido. Es una de las cosas que está en discusión". contaron.

El Gobierno también deberá resolver si incluye los artículos vinculados a la reforma laboral, como piden parte de los bloques opositores. Esa predisposición de los "dialoguistas" le da mayores posibilidades de que entre, aunque tampoco está confirmado. Otro punto que generará discusión es el vinculado a las privatizaciones. Un sector del radicalismo reclaman retirar al Banco Nación. Francos se mostró optimista en que esta vez el proyecto no naufragará en Diputados.

### Escala el enfrentamiento entre el Gobierno y los Moyano

La pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la conducción de Camioneros, que encarnan Hugo y Pablo Moyano, siguió escalando ayer en la previa al paro que amenazó poner en marcha este lunes el gremio ante la no homologación del acuerdo salarial de la actividad.

El propio Pablo Moyano ratificó la medida de fuerza, aunque-lejos de un alcance nacional como planteó originalmente-la limitó a aquellas compañías que no paguen a 25% convenido para marzo. "El lunes, empresa que no paga el aumento, empresa que se para la actividad", desafió el número dos de Camioneros apenas horas después de que el Gobierno confimara de decisión de no homologar la paritaria de la actividad y advirtiera con imponer sanciones al gremio si concretaba la protesta.

La línea oficial fue reafirmada ayer por el ministro de Interior, Guillermo Francos, que cuestionó sus choferes el aumento salarial de la amenaza de Pablo Moyano de pa- Paro. Pablo Moyano lo ratificó.



ralizar todo el transporte de cargas. "La coerción de Camioneros, la patoteada de Pablo Moyano al conjunto de los argentinos los tiene un poco hartos. El Gobierno hará lo que tenga que hacer en el momento que la medida se tome", afirmó.

El funcionario recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que no se van a convalidar acuerdos paritarios que estén por encima de la inflación. El gremio de los Moyano acordó con las cámaras empresarias de la actividad un aumento de salarios de 25% en marzo y 20% en abril.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, Francos respondió que es una herramienta y que el Gobierno "tomará las medidas que le- logada por las autoridades. ■

galmente está habilitado tomar".

Cualquier decisión será resuelta hoy por las autoridades de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, a partir de la posición que finalmente adopte el gremio de los Moyano. Justamente desde Trabaio advirtieron ante la consulta de Clarín que podría declararse "ilegíma" la medida de fuerza con la que amenazó Pablo Moyano, lo que significaría la imposición de severas sanciones al sindicato.

Sin embargo, fuentes de Camioneros y referentes empresarios de la actividad señalaron que la mayoría de las compañías del sector comenzó a liquidar a su personal el aumento convenido en la paritaria a pesar que aún no fue homo-

### Karina Milei desafía al PRO: lanzó a los libertarios en CABA

La hermana presidencial arrancó el armado de La Libertad Avanza en el principal bastión macrista. "Las alianzas se verán en su momento", dijeron.



Actividad política. Karina Milei llega al local palermitano de la calle Godoy Cruz. Los hermanos Milei ya hacen planes electorales. CRISTINA SILLE

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

En lo que pareciera un franco desafío al poder territorial del PRO en el distrito, Karina Milei encabezó esta tarde la presentación de la filial porteña de La Libertad Avanza con una puesta en escena que incluyó una jornada de pre-afiliación en un salón de Palermo, que hizo que decenas de seguidores libertarios alteraran la tranquilidad de la zona. "Para atrás, para atrás", exclamó un policía de la Ciudad, en un

inesperado homenaje a la "empleada pública" que encarnaba el humorista Antonio Gasalla en los años 90, al intentar generar espacio para la custodiada camioneta Toyota gris que trasladó a la hermana del Presidente.

El encuentro tuvo lugar en un local de Godoy Cruz 1752 y sirvió para la oficialización del partido en uno de los principales distritos del país. El objetivo del oficialismo es replicar este desembarco en Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, entre otros, y dejar en claro que LLA tendrá un impronta propia más

allá que en 2025 encabece un frente electoral con el objetivo de robustecer el armado libertario a nivel legislativo.

Tal como informó este diario, la secretaria general de la Presidencia lidera el armado del nuevo vehículo electoral del oficialismo a nivel nacional y en las provincias. Aprovechó la primaveral tarde del domingo para exponer que la fuerza que encabeza su hermano tiene intenciones de hacerse fuerte en el distrito que proyectó a la presidencia a Mauricio Macri.

Estuvo acompañada por el jefe

de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado Alberto Benegas Lynch y la flamante jefa del bloque libertario en la Ciudad, Pilar Ramírez -que trabajó en una área técnica de Aerolíneas Argentinas bajo la gestión del camporista Mariano Recalde-, y es cercana a la hermana del mandatario.

Pero Karina ungió como referente local de LLA al ex candidato a diputado Juan Pablo Scalese, con quien se fundió en un abrazo apenas arribó al salón palermitano.

Justamente Scalese y Menem fueron los encargados de salir a la

puerta para brindar una rueda de prensa en paralelo al lento ingreso de los vecinos porteños que se hicieron presentes -formaron poco más de dos cuadras de cola-para dejar sus datos y afiliarse al flamante partido. Ambos intentaron quitarle trascendencia a la competencia que comenzará con el PRO en la Ciudad y a los "ruidos" internos que provocó la decisión de excluir del armado a históricos dirigentes, como Ramiro Marra o Oscar Zago.

Menem minimizó los eventuales roces con las fuerzas que dieron sustento logístico al sueño presidencial de Milei. "En la política siempre hay ruidos pero nos vamos a poner de acuerdo", alegó.

Scalese sostuvo que "apostamos en cinco distritos a tener este sello v también a nivel nacional". Ante la consulta de cómo quedaba el vínculo con el PRO, dijo que "está bien" pero admitió que con este desembarco "traemos a la Ciudad las ideas de la libertad y las alianzas a nivel político se verán en su momento".

También se hicieron presentes el empresario Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario, el diputado provincial Agustín Romo, con fuerte influencia en la Comunicación Digital de la Casa Rosada, y la diputada Lilia Lemoine en última instancia, una demora que la obligó a esperar más de media en la puerta para poder ingresar. Dentro del local no hubo acto: sólo Karina y los referentes libertarios se sacaron fotos y saludaron a quienes se afiliaban a la versión porteña de LLA.

La hermana del Presidente es casi un hecho que se convertirá en la presidenta del partido a nivel nacional. "Es una posibilidad", reconoció el titular de Diputados. Una candidatura en 2025 en alguna de las dos Buenos Aires-CABA o Provincia-está arriba de la mesa.

A todo esto, Macri mantiene un silencio prudente tras regresar de su última excursión europea hace dos semanas y antes de emprender un nuevo viaje a Sudáfrica, por la Fundación FIFA.

### Bertie habló contra la escolaridad obligatoria y le dijeron ignorante

El diputado mileista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, generó un fuerte repudio ayer al cuestionar que la escolaridad sea obligatoria, argumentando que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que **no te** 

podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", dijo el legislador libertario a FM Milenium.

Sus palabras fueron repudiadas, entre otros, por el ex ministro de Cultura de la Nación de Mauricio Macri, Pablo Avelluto. Periodista y ex director editorial de Random House, Avelutto fue lapidario contra Benegas Lynch.



Mi papá tuvo que empezar a tra- **Mileista.** Bertie Benegas Lynch.

bajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa", escribió Avelluto y agregó: "Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil".

Bertie es hijo de Alberto Benegas Lynch (h), el economista liberal considerado un "prócer" por Javier Milei. Bertie había dicho además: "¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva".

UNICEF Argentina le salió al cruce sin nombrarlo: "Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices", señaló un posteo en X.

ñaló: "B. Lynch explica porque están en contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil:... ¿Sabrá que fue Julio Argentino Roca quien impuso la ley 1420?"

Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, tambiénlo cuestionó duro: "Diputado Benegas Lynch, la Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil en Argentina... La Constitución Nacional ha incorporado diversas convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, incluyendo el derecho a no ser explotados y el derecho a la educación. Su postura atrasa 140 años, ya que la Ley 1420 fue sancionada en 1884. Nicolás Avellaneda, Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían conster-El ex ministro Daniel Filmus se- nados por su enfoque liberal". ■

### Milei busca ampliar la sociedad de la Argentina con la OTAN

Quiere que el país se convierta en "socio global" de la Alianza del Atlántico Norte. El ministro Petri lo va a plantear en su próximo viaje a Dinamarca.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El Gobierno avanza a toda velocidad hacia nuevas formas de relación con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Lo dejó también expuesto el presidente Javier Milei cuando viajó sorpresivamente el viernes en la madrugada a reunirse con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en Ushuaia. El Presidente habló de que Argentina entraba en una "nueva doctrina de política exterior" y uno de esos síntomas se traduce en la propuesta que se amasa en el oficialismo para que el país pase a ser "socio global" de la Alianza Atlántica del Norte, la OTAN.

Este deseo será puesto sobre la mesa en el viaje que hará a Dinamarca el fin de semana próximo el ministro de Defensa, Luis Petri. El lunes 15 de abril firmará el contrato final con sus pares allí para la compra de 24 aviones caza F/16 Falcon Fighting, que serán destinados a tareas defensivas y disuasivas de la Fuerza Aerea. Los cazas de guerra supersónico F16 están en poder los dinamarqueses pero fueron fabricados por Estados Unidos, país que ayudará en el financiamiento de los 700 millones de dólares para esta compra que incluye el armamento de las aeronaves.

Pero Petri y su equipo de internacionalistas en el Ministerio de Defensa también viajarán a Noruega-aquí en particular se renegociarán los pagos de unos aviones Orion P3 comprados para la Armada- y a Bélgica. Pero la nueva relación más estrecha que se está cocinando con Estados Unidos tam-



Banderas. El presidente Milei con la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, en Ushuaia.

bién es central para estos planes.

Además de manifestar que la Argentina quiere ser "socio global" de la OTAN, el ministro expondrá sobre las necesidades que tiene el país de financiamiento, confió una fuente oficial a Clarín. Y también ofrecerá que si las fábricas militares locales se ponen a tiro de la industria militar podrían disponer de municiones que le lleguen incluso a Ucrania que libra una guerra de resistencia contra Rusia gracias al multimillonario envío de armas, equipos y entrenamiento que suministra la OTAN.

En la región sólo Colombia es socio global de la OTAN, creada en 1949 con 12 países que se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos de un tercer

Estado y suman hoy 31 al incorporarse Suecia. La asociación global a la OTAN es una categoría distinta y de mucho mayor relación, compromisos y beneficios con el organismo que la que tiene la Argentina desde 1997 como "aliado extra OTAN". Esa categoría, la misma que tiene Brasil, es de relativa "baja intensidad" y si bien ninguno de los sectores contrarios a ella, como el kirchnerismo, arriesgó a darla de baja, quienes estaban a favor la aprovecharon.

¿Incluye esta asociación una obligación a entrar en guerra o acdiera el cuadro de situación como la ayuda que la OTAN está suministrado a Ucrania contra Rusia? Sí y no, reconocen fuentes oficiales. Sepero el marco legal ya existiría.

Son "socios globales" Afganistán, Australia, Colombia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. Las fuerzas armadas de Colombia por ejemplo cooperan en entrenamiento con los miembros de la OTAN. Trabajan junto en seguridad cibernética, marítima y combate al terrorismo y otros actores del crimen organizado.

En su guerra de resistencia contra la invasión rusa, el gobierno de Volodimir Zelensky le pidió al de Milei a través de sus representantes y de funcionarios de la administración de Joe Biden en Buenos Aires que querían dos cosas además de apoyo político y diplomático: que Argentina le transfiriera dos helicópteros rusos que aquí se usaban para la Campaña Antártida y que están en desuso, y que le enviaran municiones.

El planteo ya lo habían hecho Kiev y sus socios estadounidenses a los militares y diplomáticos argentinos durante el gobierno de Alberto Fernández y no prosperó. Milei invitó a Zelensky a su asunción, el pasado 10 de diciembre. Y las conversaciones siguieron. El presidente argentino quiere ir a Kiev en junio, pero todavía ese viaje no fue reconfirmado.

Kiev tiene un grave problema para seguir su guerra contra las fuerzas de Vladimir Putin. Le faltan hombres y mujeres para su ejército y se queda sin municiones más allá de la multimillonaria ayuda bélica que sigue recibiendo de la OTAN, con Estados Unidos y sus aliados europeos a la cabeza. La idea de que se envíen los helicópteros rusos en desuso no fue bien recibida por los militares argentinos que temen hacer semejante gesto de antipatía a los rusos, aunque los lazos de cooperación militar con Moscú hoy están suspendidos.

Un año y medio atrás, la propia general Laura Richardson habló en el Atlántico Council y dijo que el Pentágono estaba en negociaciones con gobiernos latinoamericanos para la transferencia de armas a Ucrania. No dio más detalles y es probable que el tema se haya vuelto a hablar ahora con el Ministerio de Defensa de Milei, en conversaciones de las cuales sólo hicieron trascender que Estados Unidos y Argentina empiezan a comprometerse para alejar a China de sus intereses en el Atlántico Sur.

Pero la idea de fabricar municiones, especialmente cañones que se provean a un tercer país de la OTAN, como Dinamarca, y que estos terminen en Ucrania, sí es una idea que entusiasma. Porque detrás de esto en realidad hay un plan de reactivar todo el aparato militar no sólo para Ucrania.

También supo Clarín que comienza a circular un concepto entre hombres del Gobierno: el plan de que sólo la cooperación y la alianza estratégica con los aliados militares de Gran Bretaña puede acercar a las Islas Malvinas a la Argentina.

ción militar para la Argentina si se ría una decisión soberana del país,







CORRESPONDE AL EXPTE Nº 2915-15906/2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2024

HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C) POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2024 "Adquisición de Antibióticos Inyectables"

FECHA Y HORA DE APERTURA: Día 17 de abril de 2024 a las 09:00 hs. LUGAR: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Avenida Calchaquí 5401 de Florencio Varela.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

RETIRO O REMISIÓN DE PLIEGO: Se podrá retirar fisicamente en la Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a: licitaciones@hospitalelcruce.org informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Para consultas dirigirse a licitaciones@hospitalelcruce.org

### China desmintió el uso militar de su base

La Embajada china en la Argentina salió ayer a explicar su versión sobre los fines de la estación que tienen en Neuquén y desmintió la acusación de Estados Unidos sobre el posible uso militar que desarrollarían a las instalaciones.

Lo hizo a través de una serie de mensajes publicados desde la

red social X donde hace referencia al documental "Un día en la estación espacial chino-argentina en Neuquén", realizado por el programa de la televisión pública Sorprendente ArgenChina realizado en 2019. "Todo esto demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transcuenta oficial de la embajada en la parente de dicha estación", mani- sabe qué". ■

festaron.

La estación china en Neuquén quedó en medio de una fuerte controversia con los Estados Unidos, a partir de la queja del embajador Marc Stanley.

Por este motivo, el Gobierno del presidente Javier Milei realizará una inspección el lunes a la "base china", luego de que el embajador norteamericano dijera hace dos semanas a La Nación: "con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién

El País 1



Acto. Milei celebró la donación en un acto con Richardson en el Aeroparque metropolitano.



Taiana. Difundió que es el mismo avión que él mismo presentó en 2023.

# Milei presentó en un acto el avión donado por EE.UU. al gobierno K

El Presidente lo mostró como una novedad. Pero ya lo había exhibido Jorge Taiana, ex ministro de Alberto F.

El viernes pasado aprovechando la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson, el presidente Javier Milei anunció la incorporación de un "nuevo" avión Hércules C-130H para la Fuerza Aérea Argentina que llegó procedente del país norteamericano.

"Quiero nuevamente darle la bienvenida y agradecer a la general Richardson que ha manifestado su colaboración con esta Nación en el desarrollo de nuestra presencia territorial en el Atlántico Sur. La donación de un nuevo avión Hércules C-130H para la incorporación definitiva a la Fuerza Aérea Argentina demuestra los firmes lazos de cooperación entre nuestras naciones", expresó Milei durante la ceremonia en la aeroestación militar de Aeroparque.

Como dio cuenta Clarín este mis-

mo fin de semana el avión ya estaba aquí en el país y al igual que los caza F-16 que se incorporarán, fue acordado durante el gobierno anterior. Por eso seguramente Milei habla de "incorporación definitiva" del Hércules aunque la comunicación del acto, por parte del Ministerio de Defensa, insiste con la "nueva aeronave para las fuerzas del cielo".

El ex ministro de Defensa Jorge

Taiana, armó polémica al subir a su cuenta de X las fotos del acto en que el 6 de junio de 2023 recibió en El Palomar al Hércules C-130H matrícula TC-60.

En el acto que hizo el Gobierno en Aeroparque, también aparece detrás el Hércules ya incorporado en la gestión de Alberto Fernández.

"Dotar de medios a las FFAA fue una prioridad en nuestra gestión, por eso en junio de 2023 firmamos un leasing con EE.UU. para operar el Hércules TC 60 con la premisa de que terminado el contrato el avión se incorpore a nuestra flota", señaló Taiana en X. En las fotos del año pasado se lo puede ver tam-

#### Es un avión Hércules que se incorporará a la Fuerza Aérea.

bién en actitud celebratoria en la cabina del Hércules junto al embajador Marc Stanley.

En esta "segunda" recepción de la aeronave, el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, publicó un video y escribió en X: "Nueva aeronave para las fuerzas del cielo... El Hércules C-130 se une a nuestras filas gracias a Estados Unidos. La defensa es prioritaria en esta nueva etapa de reconciliación con quienes defienden la Patria y por eso nos enfocamos en mejorar su equipamiento".

Un alto jefe militar retirado le dijo a **Clarín**: "Esto parece como las inauguraciones varias veces de la misma obra que hacía el kirchnerismo. El Hércules se adquirió por leasing el año pasado y fue recibido con pompa y circunstancia en junio del año pasado", completó, con enojo.

Más allá de las fotos con que ambas administraciones buscaron mostrar su inquietud por el reequipamiento de las FF.AA., el Hércules matrícula TC-60 había sido incorporado en la Fuerza Aérea Argentina en mayo de 2023 bajo la modalidad de leasing (aunque por los valores, 100 mil dólares, fue un virtual regalo), por once meses. Culminado el plazo el gobierno de Estados Unidos, donó la aeronave al estado argentino.

### clasificados.clarin.com

12 El País



Momento de decisión. Caputo busca con una baja de tasas reducir la deuda del Banco Central para en el futuro levantar el cepo. MATÍAS CAMPAYA

## Bajarían la tasa de interés al compás de la menor inflación

Los bancos proyectan un nuevo recorte si la inflación ronda el 10% en marzo. Pero el Fondo pide subir la tasa y hay temor por una mayor recesión.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

La expectativa de una desaceleración de la inflación en marzo reactivó los rumores en el mercado de
una nueva baja de la tasa de interés. El Ministro de Economía, Luis
Caputo, aseguró en las últimas horas que el índice del INDEC (IPC)
que se conocerá este viernes estaría "en torno al 10%", después del
13,2% de febrero. Esa leve baja le
daría margen al Banco Central para
segur reduciendo el rendimiento
que paga a los bancos en pases y la
remuneración por los plazo fijo,
una medida que choca con los pe-

didos del Fondo Monetario.

Si bien el equipo económico mantiene cautela respecto al rumbo de la política monetaria, consultoras y bancos se preparan para un escenario de mayor licuación de los pesos. Ya antes de conocerse el IPC de febrero, el BCRA redujo el mes pasado la tasa de pases pasivos desde el 100% al 80% nominal anual (8,6 al 6,8% efectiva mensual) y eliminó el piso de la tasa de plazos fijos, lo que redujo el premio que pagan los bancos a los ahorristas del 110 al 70% nominal anual (9,16 al 5,8% mensual), muy por debajo de la inflación.

El objetivo es seguir reduciendo la demanda de pesos y quitarle presión a uno de los factores que impulsaría la inflación, antes de levantar el cepo cambiario y avanzar en una "competencia de monedas" frente a la imposibilidad de dolarizar hoy la economía, sin reservas suficientes. "Estamos saneando el balance del Banco Central y cuando lo hacemos el nivel de precios de largo plazo se va a achicando y, por ende, la tasa de inflación baja, sanear el balance es importante para que no exista esa presión", dijo Javier Milei a Bloomberg.

En concreto, la baja de tasas contribuye a reducir la emisión de pesos para pagar los intereses de los pases pasivos. Estos títulos, que hoy ocupan el lugar de las Leliqs, pasaron de representar el 8,6% al 6,8 % mensual de la base monetaria entre el 11 de diciembre y el 26 de marzo pasado, según estimaciones del IERAL. De esa manera, el Banco Central busca reducir el déficit cuasi fiscal -licuándolo- y el riesgo de que los pesos de los depósitos en pases corran hacia el dólar

PARA TENER EN CUENTA

5,8%

es la tasa mensual que pagan los bancos a los ahorristas, muy por debajo de la inflación. cuando se levanten las restricciones cambiarias.

El problema es que la baja de la tasa de referencia también exige una reducción del rendimiento de los plazo fijo, ya que los bancos pagan esos depósitos con los intereses de los pases y si se les reduce ese ingreso no podrían pagar un mayor premio a los ahorristas. "Supongo que seguirán en esa tendencia de bajar las tasas, funcionó hasta ahora y uno se enamora de las cosas que funcionan, habrá un límite a seguir reduciendo el déficit del BCRA (el cuasi fiscal) y a acentuar la licuación", señalaron en un banco privado.

Un límite es el FMI. La vocera del organismo, Julie Kozack, volvió a plantear la semana pasada que hay que "continuar mejorando la calidad del ajuste fiscal, mientras que la política monetaria también tendrá que adaptarse a esta transición". El Fondo viene exigiendo tasas reales positivas, es decir, por encima del nivel de inflación para incentivar el ahorro y la demanda de pesos. En algunos bancos reconocen que, si el BCRA sigue bajando las tasas, "el riesgo es que esos pesos vayan al dólar, es el riesgo de licuar muy fuerte".

Ese no es el único riesgo si el rendimiento de los pesos sigue por debajo de las perspectivas de la inflación y depreciación de la moneda. Según el exsecratario de Finanzas y director de Quantum, Daniel Marx, esa política también genera: 1) el desaliento de la demanda de pesos, erosión del poder de compra de las remuneraciones y licuación de saldos de deudas en pesos, 2) una depreciación y salida de capitales, 3) caídas superiores en la actividad económica, y 4) un debilitamiento de la demanda de crédito por la mayor recesión.

En otro banco, afirmaron que "parte del mercado espera una reducción de tasas en los próximos días, donde algunos ven un IPC de marzo en torno al 10%, para nosotros es muy optimista ese dato". "En la medida que la inflación siga bajando, hay espacio para que las tasas hagan lo mismo, hay que ver hasta qué punto", dijo Eduardo Hecker de la consultora Vectorial.



EL VALOR DE LA PALABRA.









CORRESPONDE AL EXPTE Nº 2915-15899/2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 18/2024

HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C)
POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 18/2024
"Adquisición de Determinaciones de Medio Interno"

FECHA Y HORA DE APERTURA: Dia 17 de abril de 2024 a las 08:00 hs.

LUGAR: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Avenida
Calchaqui 5401 de Florencio Varela.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

RETIRO O REMISIÓN DE PLIEGO: Se podrá retirar fisicamente en la Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a: <a href="mailto:licitaciones@hospitalelcruce.org">licitaciones@hospitalelcruce.org</a> informando CUIT de la empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambos casos hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Para consultas dirigirse a licitaciones@hospitalelcruce.org



Visita. Rodrigo Valdes, director del Hemisferio Occidental del FMI y supervisor del caso argentino. BLOOMBERG

# Caputo pasa para fin de mes pagos al FMI por US\$ 2.000 millones

Sucede mientras el Fondo evalúa reducir la sobretasa que paga el país. Se ahorrarían US\$ 1.000 millones.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El gobierno decidió **agrupar los pagos de deuda de abril por US\$ 2.000 millones para fin de mes**. Se trata de una facilidad contem-

plada en las reglas del organismo que le permite al Ministerio de Economía posponer el pago de los US\$ 1.300 millones que vencían este martes y otros US\$ 700 millones la semana próxima, mientras sigue en busca de financiamiento por US\$ 15.000 millones para engrosar las reservas y levantar el cepo.

Fuentes oficiales confirmaron la medida ayer al señalar que "como es costumbre, los pagos al FMI se realizan agrupados a fin del mes correspondiente". En efecto, Economía ya lo había hecho en enero antes de reflotar el acuerdo caído con el organismo. Ahora, el ministro Luis Caputo busca renegociar ese entendimiento y viajará la semana próxima a la reunión de primavera del Fondo que se celebra en Washington entre el 17 y 20 de abril.

La unificación de los pagos se conoció en medio de la discusión en
el organismo para revisar su política de tasas y sobrecargos para el
2024 y 2025, una medida que podría favorecer a la Argentina. El directorio se reunió en marzo para
readecuar sus fuentes de ingresos
y, en vista del cumplimiento de los
objetivos para fines de este año, algunos directores propusieron revisar las sobretasas y usar el excedente de fondos para ayudar a los
países de ingresos bajos.

En ese marco, los directores del Fondo celebraron que los saldos precautorios hayan seguido aumentando, esperan que alcancen la meta actual a mediano plazo de US\$ 33.000 millones para fines de 2024, y "observando que la consecución del objetivo se adelantará al calendario previsto, varios directores consideraron que es una oportunidad para revisar las políticas sobre el ritmo de acumulación de los saldos precautorios, incluida la política de recargos".

"Varios directores también consideraron conveniente estudiar formas de utilizar el exceso de saldos precautorios acumulados por encima de la meta, entre otras cosas para hacer frente a las dificultades que enfrentan los países de bajo ingreso. Los directores celebraron que los indicadores de cobertura hayan seguido fortaleciéndose, a pesar de que los préstamos del FMI en respuesta a múltiples shocks se mantienen cerca de sus máximos históricos", agregó.

Por la suba de tasas en los últimos años, Argentina deberá pagar US\$ 3.400 millones de intereses al organismo en 2024. La tasa es del 4,1%, pero además el Fondo aplica 4 puntos adicionales de sobrecargos por exceder ciertos límites por el crédito de US\$ 44.000 millones que tomó Mauricio Macri en 2018. Así, si el FMI eliminara ese recargo, el Gobierno podría ahorrarse este año unos US\$ 1.000 millones, casi el 30% del monto total de intereses.

Argentina es considerado un país de ingresos medios, pero desde el gobierno de Alberto Fernández viene reclamando un recorte de la sobretasa un planteo que ahora también impulsa la gestión de Javier Milei. En el G20, la canciller Diana Mondino planteó en febrero "una forma expeditiva y costoefectiva de llevar alivio financiero inmediato a los países de ingresos medios es la revisión de la política de sobrecargos del FMI".

Según el Fondo, "se espera que el directorio revise y fije el margen de la tasa en el contexto de la revisión de la posición de ingresos del Fondo para los ejercicios 2024 y 2025 en abril de 2024, y está prevista una revisión de la política de sobrecargos en el transcurso de 2024"

#### **PARA TENER EN CUENTA**

53%

del cobro de la sobretasa del FMI proviene de un solo deudor, la Argentina.

y "cualquier cambio en las políticas actuales tendría implicancias en las previsiones de ingresos y los balances precautorios".

En Washington, hay resistencia a reducir los sobrecargos ya que del promedio de ingresos por préstamos la mitad corresponde a ese motivo y, a su vez, el 53% de los fondos obtenidos por el cobro de sobretasas provienen del mayor deudor del organismo, que es Argentina. Si bien la exposición del Fondo a la Argentina se redujo en forma moderada, se espera que se mantenga elevada, en torno a los US\$ 40 mil millones hasta el 2027. ■



Economizador combustible

Elimina "Babasa"

**911 5954 7351** 

www.lubrifilmgroup.com





### Baja 40% el presupuesto para el pago de sentencias a jubilados

La ANSeS tiene asignado \$ 116.479 millones para afrontar fallos judiciales firmes. Son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El impacto.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

La poda o licuadora también llegó a los pagos de las sentencias firmes de los jubilados, pensionados y retiros y pensiones de las FF.AA. y de seguridad. El Presupuesto para el pago de sentencias de la ANSeS tiene asignado este año, con las modificaciones realizadas hasta ahora, una partida de \$ 116.479 millones versus 63.978 millones de pesos ejecutados en 2023, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De no mediar nuevos refuerzos presupuestarios, equivale a una reducción en términos reales del 40% descontando para este año una inflación del 200%, según los economistas consultados por el BCRA (REM).

La Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones militares pasó de \$142.343 millones ejecutados en 2023 a \$ 99.268 millones en 2024, una caída nominal del 30%.

En total, la partida "Cancelación de deudas de Origen Previsional", frente a un ejecutado en 2023 de \$ 206.320 millones en 2024 sumaría \$ 215.747 millones, un aumento nominal del 4,6% y una reducción real del 65%.

Se estima que ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 tienen sentencias firmes pendientes de pago.

Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser cancela-



"No hay plata". La disminución en términos reales afecta también a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

**PARA TENER EN CUENTA** 

270.000

son los juicios de jubilados en trámite. Unos 90.000 tienen sentencia firme.

das dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.

Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Na-

cional, que alcanzaba a unas 35.000/40.000 sentencias. Y el stock no se reduce porque ingresan nuevos juicios y los abogados de esos jubilados consideran que en muchos casos el pago de la sentencia está mal liquidado, vuelven a litigar.

Los juicios con sentencia firme no son mayores porque la Corte Suprema sigue sin pronunciarse en relación a reclamos que tienen pronunciamientos de segunda instancia, apelados por ANSeS, que se arrastran hace años.

El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) -que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial.

- · Luego se agregó el fallo de la Corte (caso Lucio Blanco) que ratificó el índice ISBIC -que arroja un aumento más alto-para los reajustes de haberes (abarca a los que se jubilaron o cesaron la actividad antes de febrero de 2018) uniformando los criterios judiciales a la hora de resolver las demandas de los jubilados.
- · Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ley de movilidad aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara ordenó que se aplique la fórmula de la movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo, el Procurador de la Corte dictaminó a favor del reclamo de Fernández Pastor y se sigue esperando el pronunciamiento de la Corte.
- Hay además, diversos reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas. • También por los topes que aplica ANSeS sobre la liquidación de los haberes más altos.

### Existen seis haberes mínimos distintos y los cobra el 65%

Las distorsiones e inequidades en el sistema previsional que se agregaron y agravaron en los últimos años llevan a que en la actualidad convivan no menos de 6 haberes mínimos. Y que, al mismo tiempo, 5,7 millones de jubilados y pensionados vayan a cobrar en abril aumentos inferiores -de entre el 0 y el 18%- en todos los casos por debajo del 27,4% que dispuso el Gobierno. Esos haberes mínimos se distribuyen de la siguiente manera:

•El haber mínimo garantizado se fijó para abril en \$ 171.283,31. En marzo fue de \$ 134.445,30. El au- sin la garantía del 82%: la jubilación do en marzo cobraron \$ 177.556.24, aumento real de las jubilaciones y

mento es del 27,4%. Este valor y aumento no rige a la hora del cobro de los haberes porque se agrega el bono de \$ 70.000, pero sí se toma en cuenta para el cálculo de otras variables.

 Jubilación mínima más el bono con la garantía del 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los que aportaron 30 o más años sin acudir a las moratorias: en marzo cobraron \$236.296 y en abril percibirán \$241.283,81. Un incremento del 2,11%. Suman 1,4 millones.

Jubilación mínima más el bono

#### La suba de abril será de entre 0 y 18% para el 65% de los jubilados.

mínima (\$ 171.283,31) más el bono de \$ 70.000 suma en total \$ 241.283.81. En marzo cobraron \$ 204.445,30: una suba del 18%. Son 2,5 millones

•PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): cobran el 70 % del haber mínimo más el bono. Van a recibir en abril \$ 207.026.65 cuanun aumento del 16,6%. Suman unos 300.000.

 Pensiones no contributivas: cobran el 70% del haber mínimo más el bono. Percibieron en marzo \$ 164.111,71 y en abril cobrarán \$ 189.898,22. Un incremento del 15,71%. Suman 1,5 millones.

 Jubilaciones docentes nacionales y docentes universitarios. Son 200.000. Cobran el 82% del sueldo promedio del cargo, aportan el 13% (2 puntos por encima del 11%) y sus haberes se ajustan cada 3 meses. En abril y mayo no tienen ningún aumento.

De estos números se desprende que sobre 8,7 millones de beneficios del sistema previsional, 5,7 millones, es decir, el 65%, cobran la jubilación mínima en sus distintas variantes. En consecuencia, el

pensiones en abril no es del 27,4% porque para 5,7 millones el aumento real varía entre el 0% y el 18%.

Estos valores cambian en mayo por el ajuste por la inflación que arroje el IPC del INDEC de marzo (se conoce el viernes) y la cuenta final dependerá del valor del bono, que tiene un fuerte impacto el importe final, en mano, que cobra el jubilado y pensionado.

Además, como el valor del bono no se integra al haber mínimo garantizado no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo (junio y diciembre). Y su otorgamiento y valor es discrecional, depende de lo que decida el Poder Ejecutivo, porque está excluido de los aumentos legales. Especialistas en Seguridad Social señalan que el bono debe actualizarse.

Ismael Bermúdez





### **DEL 8 AL 15 DE ABRIL**

**CON AMBAS TARJETAS** 

No es acumulable con otras promociones.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ 🗗 🕲









### Neuquén derogó un decreto de Cristina sobre pasajes aéreos

Se trata de una norma de 2012 que sigue vigente para todo el país. Y que obliga a comprar, en caso de los funcionarios, los tickets a Aerolíneas. Los motivos.



Patagónico. Al aeropuerto de Neuquén llegan vuelos de AA, además de los de Flybondi y JetSmart.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

La provincia de Neuquén derogó un decreto que obligaba a esta repartición a adquirir sus pasajes aéreos exclusivamente a Aerolíneas Argentinas o la aerolínea LADE, de la Fuerza Aérea.

A través de otro decreto, el 300/24, el gobierno de Rolando Figueroa derogó la adhesión de la provincia a un decreto de Cristina Kirchner de 2012.

Ese decreto, el 1191/12 firmado por Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina y Florencio Randazzo sigue vigente hasta hoy y establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 (Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social) "deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran".

Un año después de ese decreto, en 2013, el gobierno neuquino que encabezaba Jorge Sapag adhirió a esa norma en sus propios términos: a través de la decreto provincial 1111, estableció la obligatoriedad de compra de pasajes por Aerolíneas y Austral y también incorporó a Líneas Aéreas del Estado (LADE), perteneciente a la Fuerza Aérea, "si ésta los prestara en condiciones de modo, tiempo y lugar acordes con los requerimientos oficiales".

Ese decreto fue derogado la semana pasada por Figueroa, quien hace un año se impuso en los comicios provinciales y terminó con seis décadas de gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En sus considerandos, el actual gobernador plantea que uno de los fundamentos que justificaba aquella decisión de Sapag era que Aerolíneas y Austral "eran las únicas empresas aéreas que operaban en los dos aeropuertos ubicados en la provincia del Neuquén, que se encuentran incluidos en el Sistema Nacional de Aeropuertos". Pero que, actualmente, "se ha ampliado la oferta de conectividad de las aerolíneas que operan en los Aeropuertos provinciales, incluyendo empresas de bajo costo que al igual que las antes mencionadas, prestan los servicios que oportunamente puedan requerir las actividades institucionales" de los fun-

#### El decreto determina la obligación en cabotaje y viajes al exterior.

cionarios. Además, adhiere de manera concreta a los postulados sobre el tema del Gobierno nacional, que a través del Decreto 70 estableció una política de "cielos abiertos" para el mercado aerocomercial.

El decreto 300 señala: "De acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Transporte de la Nación, el crecimiento del sector es parte de una nueva visión del transporte aerocomercial que busca fomentar la participación de más compañías en los cielos argentinos para conectar al país, potenciar el crecimiento de la economía del turismo y fomentar la conexión internacional".

Hoy tanto Flybondi como JetSmart llegan con vuelos regulares a la provincia patagónica.

Hasta la semana pasada, ningún estado provincial u organismo de la administración pública nacional había cuestionado la vigencia del decreto de Cristina. Tampoco tuvo alteraciones durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri. El Decreto 70, actualmente en el Congreso, directamente elimina todo el andamiaje. ■

### Invierten US\$ 15 millones para fabricar radiadores high tech

Una autopartista local, de capital familiar, acaba de concretar una inversión de 15 millones de dólares en una nueva línea de producción de radiadores, en la zona sur de la Provincia. Se trata del grupo Cromosol, una empresa que tiene su negocio repartido en la importación y venta de autopartes, con una pata industrial que viene desde 1942, cuando comenzaron con la sustitución de importaciones. Ahora sumaron a un socio de Taiwán para incorporar tecnología de punta en la fabricación de radiadora los motores comprimidos.

Cromosol Autopartes comenzó en 1936 como la primera distribuidora de autopartes de la Argentina. Pero a su actividad principal, el comercio y la logística, le añadió una planta de cromado y, a partir de 1942, en plena Segunda Guerra, una fábrica donde se dedicaron a la producción de espejos retrovisores (los primeros de origen local), paragolpes y molduras.

"Nos especializamos en el segmento crash parts, que son las que se rompen en los choques y se venres más modernos, adaptados pa- den en el mercado de reposición", Nave de la firma Cromosol.



explicó Martín Ramírez, gerente general de la empresa. En los años '50 se hizo cargo de la empresa Jorge Ruiz, padre del actual dueño, Diego Ruiz, quien comenzó a trabajar en 1985 y se hizo cargo de la dirección a partir de 1992.

Hoy la empresa tiene un centro de distribución en Tortuguitas que ocupa cuatro manzanas, con 250 empleados y sucursales en dos provincias y el Conurbano. Además tiene su pata productiva, con una fábrica de Avellaneda, donde fabrica unos 3.000 radiadores "expandidos" por mes y otro tipo de piezas. Este tipo de radiador clásico llega hasta modelos populares como el discontinuado Gol Trend. De allí en adelante, explicó Ramírez, "las fábricas ya usan radiadores braceados, que son más chicos y adaptados para motores comprimidos".

La nueva inversión tiene más de un año y comenzó con la compra de un predio sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas en la localidad de Spegazzini (frente a la fábrica de Sinteplast), donde montó dos naves de producción y ahora está instalando un horno para fabricación de radiadores. El equipo, de origen alemán, demandó un 10% de la inversión: el resto fue destinado en la compra del terreno, las dos naves de producción (US\$ 6,250.000), equipamiento, capital de trabajo y previsiones para la mudanza de la planta (US\$ 4,5 millones).

El anuncio de la nueva inversión, el jueves, formó parte de la presentación de Automechanika, la feria de autopartismo que se realizará la semana próxima en el predio de La Rural, entre el 10 y 13 de abril. ■

**Luis Ceriotto** 



### **CONGELAMOS NUESTROS PRECIOS!**

Aprovechá esta gran oportunidad.

MAGNETIX LA CIUDAD

**COCINA EN CASA** 



PRODUCTO: ORIGEN CHINA. OFERTA VÁLIDA DESDE 12/08/23 HASTA 04/05/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 192.400 UNIDADES, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

**AUTOS DE COLECCIÓN** 

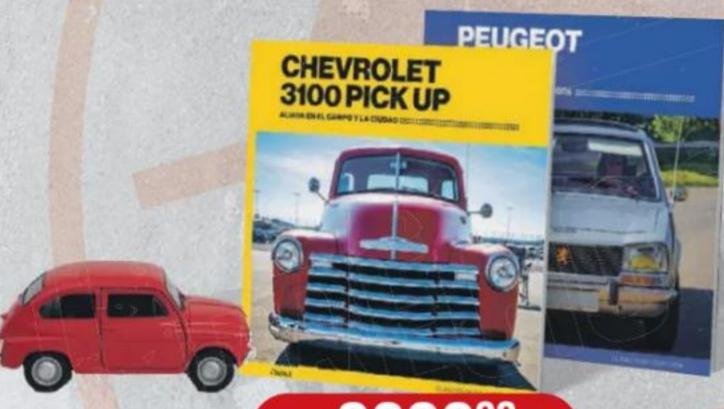

PRODUCTO: ORIGEN CHINA. OFERTA VALIDA DESDE 16/02/24 HASTA 19/07/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 242.500 UNIDADES, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

**DINOSAURIOS ASOMBROSOS** 



PRODUCTO: ORIGEN CHINA. OFERTA VALIDA DESDE 04/08/23 HASTA 06/04/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 378.000 UNIDADES, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

**BORDADOS** 



PRODUCTO: ORIGEN ARGENTINA. OFERTA VALIDA DESDE 09/02/24 HASTA 31/05/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 64500 UNIDADES, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

LA CASA DE PEPPA PIG



PRECIO CONGELADO ARA TODA LA COL

PRODUCTO: ORIGEN CHINA. OFERTA VALIDA DESDE 14/02/24 HASTA 14/08/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 349.000 UNIDADES, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

#### ¡CONSEGUÍ TODAS ESTAS COLECCIONES EN LOS KIOSCOS!

OFERTA VÁLIDA EN KIOSCOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. COLECCIÓN DINOSAURIOS DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN KIOSCOS DE AMBA. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$380,10. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CABA.

#### **Avant Premiere**

El bloque Hacemos hoy va a la Rosada para intentar cerrar un acuerdo. Los recibe Francos. Kirchner, Cristina, Macri y Alberto no pudieron reformar la Justicia. ¿Podrá Milei?

### Reunión clave por la Ley Ómnibus y el fracaso compartido por 4 presidentes



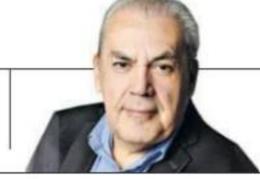

Ignacio Zuleta Periodista



#### La edad de la razón

La oposición amigable le impondrá este lunes al Gobierno los términos de la nueva estrategia, en la que se reconocen los gobernadores que fueron de Juntos y los bloques que le dieron 144 votos a la primera versión de la nonata ley ómnibus.

Ocurrirá a las 15.30 en Casa de Gobierno, cuando Guillermo Francos reciba a la cúpula del bloque Hacemos que preside Miguel Pichetto. Ese arco facilitará la aprobación de la nueva versión del proyecto, que el Gobierno les ha adelantado a los gobernadores en la reunión del jueves y que formalizará por escrito en estas horas.

Ese proyecto recoge todas las recomendaciones de esta oposición amigable: 1. No contiene retenciones al agro. 2. Admite la fórmula de movilidad que propuso la Coalición de Elisa Carrió. 3. Reduce al 10% la delegación de facultades legislativas al presidente. 4. Reduce al 25% la lista de empresas a pri-

vatizar y admite la intervención del Con-

greso en ese trámite.

También lograron un compromiso para que Milei deje de agraviarlos. Un funcionario de altura insoportable en la cúpula del gobierno mandó a decir: "¿No ven que Javier está más manso? Además, esta semana se va de viaje por varios días". Un ejercicio práctico de "despendejamiento", en la jerga de Pichetto. En "La edad de la razón" Thomas

Payne (1794) abogó en favor de la razón en lugar de la revelación.

#### Lo que los gobernadores pidan

Los gobernadores escucharon de boca de Francos la promesa de que el piso de Ganancias estará cerca de los \$2 millones y que les van a reponer la actualización de los fondos previsionales, que les habían congelado a 13 provincias días atrás.

El proyecto contendrá algunos capítulos fiscales que interesan a los mandatarios, como un blanqueo de capitales, una moratoria y el régimen para grandes inversiones. Este capítulo, bajo la sigla de RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) prevé beneficios para emprendimientos de gran dimensión y es la zanahoria para movilizar inversiones que están frenadas.

Desde que se anunció, los inversores congelaron las iniciativas hasta que salga la ley. Con las demoras, el RIGI se ha convertido en una condición para que se reinicien. Mientras no salgan, no se mueve un papel. Nadie te había pedido un RIGI, pero si abriste la boca, después cumplí. Le pasó al gobierno de Macri con los PPP (Proyectos de Participación Público Privada del cual el RIGI es una copia). Cuando saltó el caso Cuadernos ahuyentó a los socios internacionales y se cayeron en bloque todos los emprendimientos.

Es el riesgo de andar anunciando proyectos que después no se cumplen. Se vuelven en contra de quienes los proponen. Algo muy de este gobierno, que es un paso adelante y dos para atrás.

#### Después viene la ley espejo

La prueba de amor se verificará esta semana, cuando el Gobierno envíe los fondos de coparticipación que le había cortado a Chubut y que repuso un dictamen judicial. La intención de este sector es quitarle al Gobierno el pretexto de que el Congreso le pone palos en la rueda.

El mensaje es: vas a tener la ley, y con la ley en la mano vas a tener de demostrar que podés gobernar. "Salgamos de esta indefinición, la ley es buena, y empecemos a tratar los problemas", dice Rogelio Frigerio. Si el Gobierno no cumple con lo prometido, esta oposición va a empezar a usar el poder que le da la cantidad de bancas para gobernar desde el Congreso. Ese arco presume que pueden alcanzar los 2/3 en Diputados para imponerle condiciones al gobierno. El pliego de consenso estratégico incluye el compromiso de que, una vez que la nueva ley esté aprobada, avanzarán en la llamada ley espejo, que contiene una versión afeitada del DNU 70 que rechazó el Senado.

#### Temor por el DNU en Diputados

La ley espejo tiene varias versiones, una de la senadora radical Carolina Losada, otra de Martín Tetaz, avalada por Martín Lousteau y conversada en sus orígenes con Nicolás Massot. El proyecto espejo avala las desregulaciones razonables del DNU 70 y contendrá un artículo que lo deroga.

Con eso intercepta la amenaza que blande desde hace algunos días la oposición en serio de los Diputados para pedir una sesión especial de la Cámara para voltear definitivamente el DNU 70, que ya fue tumbado por el Senado. Esa oposición ha llegado a juntar 106 votos entre peronismo e izquierda y puede sumar diputados del medio.

Se inspiran, peligrosamente para el Gobierno, en el voto no positivo de Lousteau en el Senado. Desde entonces el oficialismo lo rodea de halagos para que no se le ocurra sumar a sus diputados del bloque radical, unos siete, al batallón militante que quiere voltear el DNU 70.

#### Los DNU a la deriva, alerta amarilla

Para pedir la sesión especial bastan 10 diputados. Ya los tienen, pero esperan que en estas horas lleguen a 25 por fuera del peronismo. El bloque Unión por la Patria no encabeza este pedido, pero si lo hace algún legislador de otro bloque, se le van a sumar. Puede ocurrir el jueves, después de la reunión que tiene prevista la Comisión Bicameral del DNU.

El dato más importante de la última semana es la renuncia de Juan Carlos Romero a

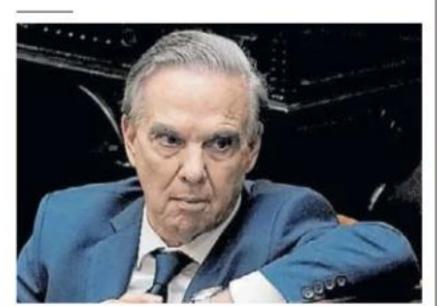

Miguel Angel Pichetto Jefe del bloque Hacemos

Como representante de la oposición dialoguista, irá hoy a Casa de Gobierno a intentar cerrar un acuerdo por la Ley Ómnibus.



**Guillermo Francos** Ministro del Interior

Es una de las cabezas del oficialismo que negocia para sacar los acuerdos en el Congreso. Y busca que Milei no agreda a sus contrapartes. tratar los problemas".

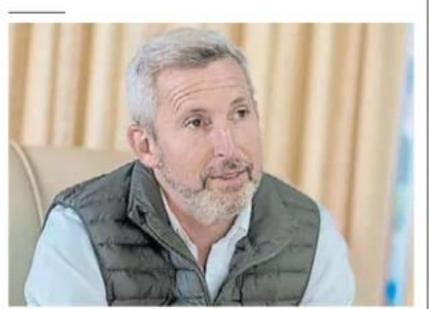

Rogelio Frigerio Gobernador de Entre Ríos

El mandatario de Juntos pide sacar la Ley Ómnibus cuanto antes: "Salgamos de esta indefinición y empecemos a



Carolina Losada Senadora de la UCR

Es una de las que presentó un proyecto de ley espejo, para aplicar las normas más razonables del DNU y derogar aquel decreto.

El País 19

integrarla. Una señal preocupante que se haya dado de baja el "Director Técnico" (según lo bautizó José Mayans) del grupo de "Los 39" que controla el Congreso.

Preside esa Comisión el riojano Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza, que ha convocado a sesión el jueves. Tiene la misión de tratar algunos DNU que quedaron sin revisar de la presidencia de Mauricio Macri, muchos de Alberto Fernández y otros de Javier Milei. Entre ellos el que estableció una nueva fórmula de movilidad previsional.

Milei lo firmó el 22 de marzo, es decir que el viernes venció el plazo de 10 días para enviarlo al Senado. Desde ese momento puede ser tratado por la Bicameral. Entre los apurones del riojano Pagotto ha estado la necesidad de que le asignen un despacho en la Cámara. Como es un político de buenas maneras, ha despachado en oficinas de bloques amistosos -algunos del radicalismo- que le han prestado salones, escritorios y cafetería. Tampoco, hasta la semana pasada, tenía asignados asesores para que lo asistan en tan ciclópea tarea. Este martes hay reunión de asesores de la Bica del DNU. Allí deberían aparecer estos asesores y Pagotto debería poder ya disfrutar de un despacho.

#### Tentaciones transversales

La bancada de Germán Martínez quiere evitar la demonización del oficialismo cuando negocia uno o dos de los tres cargos vacantes en la Auditoría. Espera que algún personaje extremo, como Myriam Bregman, pida la sesión especial para ponerse en la cola contra el DNU 70.

El gesto tienta a muchos de manera transversal, como al socialista Esteban Paulón. Integra el bloque Hacemos que es un racimo de mil flores. Paulón expresa una disidencia con el bloque sobre el DNU y se lo tolera. Hacemos es un milagro de equilibrio y de biodiversidad política. Lo conduce un equilibrista y gran caminador de cornisa como Pichetto. Lo integran, entre otros, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Elisa Carrió, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo y Oscar Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba.

López ejercita esa elasticidad. No irá este lunes a la reunión con Francos: "Nosotros no solemos ir a la Casa de Gobierno".

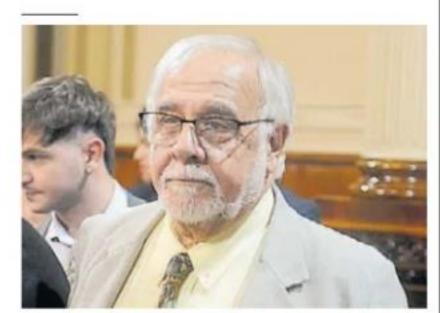

Juan Carlos Pagotto Senador de La Libertad Avanza

Preside la comisión bicameral de los DNU, pero todavía no consiguió despacho. Le prometieron una solución rápida.

#### La necesidad abre la puerta a la política

Claro que el tiempo es el gran ordenador. La necesidad saca al Gobierno del estado de coma inducido por una cúpula que no quiere muchos funcionarios, no le molestan las vacantes en el gabinete y reduce la gestión a la tarea contable del déficit cero. ¿Cómo no lo va a lograr si no paga las cuentas, como el resto de los mortales? Así, ni es déficit ni es cero. No es la única simulación. La otra es eludir a la política. La elección de candidatos a la Corte, la Procuración y la Auditoría le abren la puerta a la política. El procedimiento lo disparó el propio gobierno. Responde a la intención de usar ese trámite para ganar amigos, consolidar alianzas y despejar confusiones.

En el caso de la Corte, la propuesta de Ariel Lijo es regalarle al peronismo una chance de acercamiento formal -en el terreno informal nunca estuvo el peronismo lejos-. La intención es que el peronismo reciba el guante y opere esa designación como propia, porque Lijo gravita en el espectro del peronismo. Y si no le sale, que el peronismo pague la derrota. Lijo era de ustedes, dirá el Gobierno.

#### Fracasos compartidos

Todos los gobiernos de los últimos 20 años han señalado a los jueces de Comodoro Py como agentes del mal. **Néstor Kirchner** prometió una limpieza en 2003 que operaría su ministro Gustavo Beliz. **Cristina de Kirchner** intentó una reforma judicial que desestabilizase lo que creía era un poder paralelo. Fracasaron.

Mauricio Macri prometió lo mismo y también capotó. Alberto Fernández intentó una reforma que anegaría a Comodoro Py, fusionando los juzgados federales y nacionales de la Ciudad de Buenos aires y de los partidos del conurbano para debilitar tu gravitación. También fracasó.

El gobierno libertario de Milei propone a Lijo, el hombre más político del elenco de Comodoro Py y sostiene al ministro de Justicia, que ha criticado institutos de hondo aroma macrista, como las leyes del arrepentido o la causa Cuadernos. Lijo podrá decir, si le sale, lo que decía Bill Kilgoren (personaje de Apocalipsis Now interpretado por Robert Duval): "Me gusta el olor del napalm, huele a victoria". ■



Néstor Kirchner Ex presidente

Prometió una limpieza de la Justicia, que comandaría su ministro Gustavo Beliz. Fracasó. Igual que Cristina, Macri y Alberto Fernández.

#### Nueva encuesta

### Alerta K: cae la imagen de Cristina en el Conurbano

Son datos de la consultora Trespuntozero. Midió a la ex presidenta en 24 municipios del GBA.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Mientras los dirigentes debaten en las oficinas si **Cristina Kirchne**r debe ser la nueva conductora del peronismo, con una cargo formal en el PJ nacional, desde la calle llegan señales complejas. Una encuesta muestra una **caída en la imagen de la ex presidenta**, en el terreno más caliente de la política: el **Conurbano bonaerense**.

El dato aparece en un amplio sondeo que hizo la consultora *Trespuntozero* en 24 partidos del Gran Buenos Aires. Uno de los cuadros más interesantes es el que muestra la imagen de Cristina en cada distrito. Con un claro balance en contra, que confirma la caída: sólo en 4 de los 24 partidos, la ex mandataria tiene más apoyos que rechazos.

A favor de Cristina, el cuarteto a su favor incluye el municipio más grande de todos: La Matanza. Allí consigue sus mejores cifras: 51,7% de positiva y 46,9% de negativa. El otro distrito donde supera los 50 puntos a favor es José C. Paz, otro populoso partido del Oeste del GBA: ahí combina + 51,5% y - 47%.

La lista favorable la completan Quilmes y Moreno, otros dos municipios gobernados por peronistas. En el del Sur, Cristina tiene 49,7% de positiva y 48,8% de negativa; en el del Oeste, + 49,1% y -47,1%.

La tabla de los distritos en los que la ex presidenta cosecha más rechazos que apoyos es larga y variada en todo sentido: hay municipios de los tres puntos cardinales del Gran Buenos Aires (Norte, Sur y Oeste), hay mixtura política (la mayoría gobernada por el PJ, pero algunos por Juntos por el Cambio) y hay mixtura social (desde el pobre Merlo hasta el rico San Isidro).

Arrancando por abajo, es previsible que el mayor rechazo lo siga teniendo en **San Isidro y Vicente López**, ambos en manos de gestiones macristas. Son los únicos dos distritos donde Cristina no llega a los 30 puntos de positiva. Y en uno, supera los 70 de negativa.

-San Isidro: +28,1% y-67,7%.

-Vicente López: +25,8% y-72,4%.
También del Norte perogober-

También del Norte, pero gobernador por el peronismo, es el tercer partido donde peor le va: **Tigre**. Allí, con **33,9% a favor y 59,3% en contra**.

La parte roja oscura de la tabla la completan otros cuatro municipios, donde la positiva de Cristina no llega a 40 puntos: San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó y Ezeiza. ■



En baja. Cristina Kirchner, en una de sus últimas apariciones.

#### Principales indicadores



DOLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



**RIESGO PAÍS** En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### PIEZAS DE AUTOS Y UN RECLAMO CURIOSO

CARVA, que agrupa a recuperadores y vendedores de autopartes, pide un cambio normativo para que pueda reutilizarse el 85% de las piezas en desuso por accidente u otro motivo (no incluyendo ninguna que afecte la seguridad activa del vehículo salvo controles previos pertinentes según normalización del INTI). Así hacen países desarrollados.

### Dólar "barato": furor por pasajes a Chile y a la Copa América

Se compran en dólar billete y se ahorra el impuesto PAIS. Al país trasandino van de shopping y a EE.UU., por el acontecimiento deportivo. Proyecciones.



Ezeiza. Contra todos los pronósticos volvieron los viajes. Las agencias emiten más pasajes, pero siempre con dólar billete para evitar recargos.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Desde que las agencias de viaje empezaron a aceptar como método de pago para los viajes al exterior, el dólar billete y así evitar el recargo del dólar tarjeta, la demanda se mantiene con buen pulso. La estabilidad del tipo de cambio "blue", sumado a atractivos como las compras en Chile y hasta la Copa América que se jugará en junio, en los Estados Unidos, son los principales imanes para los argentinos que quieren viajar al exterior.

Sucede que "para la gente, no es lo mismo pagar un viaje al exterior con la tarjeta de crédito, la de débito o en efectivo", advierten en Despegar, una de las principales plataformas.

"Elegir un medio de pago u otro puede significar un ahorro del 40% en la compra de un pasaje o la reserva de una habitación de hotel, debido a que en la economía conviven un dólar financiero a \$1000 la Copa América y a los distintos esqui".

y un dólar "turista" que alcanza cerca de los \$1.400", dicen.

Según Andrés Deyá, presidente de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, el principal canal de venta de pasajes aéreos, actualmente "en aéreos internacionales alrededor del 80% se emite en dólares, la tendencia que estamos notando en el último tiempo, es que ante la baja del denominado dólar blue los pasajeros optan por emitir y pagar los pasajes al exterior en dólares, lo que ha sostenido la venta durante este último mes", sostiene.

Pablo Aperio, de Travel Service, coincide: "Ahora pagan con dólares billete o depósito en cuentas en dólares o transferencias en dólares. Así no se tributa Impuesto PAIS ni las percepciones", dice.

En cuanto a la demanda se mantiene constante, estable. "Ya hay consultas para los feriados de junio y vacaciones de invierno. En estos días vimos más consultas para ir a Chile por compras, a EE UU. por

centros de esquí en la Argentina", agregó.

También en Despegar, cuentan que en Semana Santa se vendió muy bien el producto "internacional", con buena demanda para la Copa América.

"Hasta el momento, observamos que las búsquedas a los destinos donde se presentará el seleccionado nacional aumentaron un 10% para las fechas establecidas versus semanas anteriores", comentó una fuente de esa agencia.

Según cuentan las agencias, el año pasado hubo una "anticipa-

#### Pablo Aperio Travel service

"Ya hay consultas por los feriados de junio y las vacaciones de invierno a centros se

ción" de las ventas, especialmente en pasajes aéreos por la incertidumbre en los tipos de cambio o cambios en los impuestos. Entonces ahora, lo que está pasando es que se está completando el resto de los servicios: hoteles, excursiones, alquiler de autos, cruceros, etc. Esas son las operaciones que estén teniendo.

En lo que refiere a los viajes de negocios, de incentivos y eventos para empresas, también están con buena actividad: "Cautos, cuidando los presupuestos, pero siguen viajando", según Aperio.

Alejandro Herrasti, director de Vuelos de Almundo, aporta: "Notamos un crecimiento del 60% en comparación con enero y febrero a partir de la venta en dólar billete que se implementó desde marzo en nuestras agencias de viajes. Hoy hay una brecha grande que hace que sea más beneficioso la venta en dólares lo cual nos permite ser más competitivos y la demanda de tickets está creciendo cada vez más", explicó. ■

#### Otro desplome en tarjetas y demanda de créditos

Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

La baja de tasas de interés y la desaceleración inflacionaria que se registraron en marzo no alcanzaron para revertir la tendencia de caída que el crédito al sector privado experimenta desde hace 19 meses consecutivos. En el tercer mes del año. se redujo con fuerza el financiamiento bancario a hogares y empresas, síntoma de la recesión económica que atraviesa la Argentina. Los datos del Banco Central revelan una nueva contracción de la demanda de

#### **EN CIFRAS**

#### 12 billones

de pesos subieron el último año los créditos, pero debajo de la inflación anual.

préstamos bancarios respecto a lo que se había visto en febrero. El financiamiento con tarjetas de crédito y la colocación de préstamos personales, creció el mes pasado menos que la inflación proyectada por la mayoría de las consultoras.

Así mientras se estima que el viernes próximo el INDEC de a conocer un IPC de marzo de entre el 10% y 13%, el uso de tarjetas aumentó cerca de un 5,1% el mes pasado. El crecimiento interanual, llegó al 166,9%, quedando también por debajo de la inflación estimada del año.

Los plásticos se mantienen como la vía de financiamiento más usada por las familias.

La caída en su uso corresponde con el desplome del consumo. Guillermo Barbero, de First Capital Markets, aclaró: "Las expectativas de despidos y suspensiones en el corto plazo no le permiten a la demanda despegar. Los proyectos quedan relegados", sostuvo.■



RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$150. (\*) PLATO: ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.

### Opinión

### La crisis entre México y Ecuador, un peligroso precedente para la región

DEBATE

#### Ricardo Arredondo

Diplomático y profesor de Derecho Internacional

silo, inviolabilidad de las embajadas, expulsiones de diplomáticos y ruptura de relaciones son elementos que se encuentran inexorablemente vinculados en este momento de crisis que viven las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. Los hechos son conocidos, pero vamos a resumirlos.

El viernes 5 de abril la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel. Glas, quien fue removido de su cargo en 2017 y posteriormente condenado en dos procesos -un por sobornos y otro relacionado con la trama Odebrecht-, salió de prisión en noviembre de 2023. Sin embargo, Ecuador continuó las investigaciones y emitió una orden de arresto en su contra en diciembre, lo que llevó a Glas a buscar asilo en la Embajada mexicana.

Mientras ocurrían estos hechos, venía produciéndose un marcado deterioro de las relaciones entre ambos país. La tensión entre México y Ecuador se intensificó luego de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, y ordenara su expulsión, en respuesta a unas controvertidas declaraciones de López Obrador (que podrían interpretarse como una violación al principio de no intervención en los asuntos internos).

En reacción, México otorgó el estatus de asilado y solicitó la correspondiente la autorización (salvoconducto) para que Glas abandonara Ecuador. El gobierno de Noboa rechazó enérgicamente este asilo y su siguiente acción fue el ingreso por la fuerza, con carros blindados y agentes enmascarados, a la Embajada mexicana. El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco, se encontraba dentro del edificio cuando irrumpió la policía y procuró, sin éxito, detener el ingreso, a resultas de lo cual fue golpeado y amenazado con armas de fuego.

El asilo diplomático es una práctica nacida en América Latina, a partir de la protección ejercida por el Estado acreditante (México en este caso) respecto de una persona requerida por el Estado receptor (Ecuador). La inviolabilidad de la Embajada impide su detención y, teóricamente, facilita la obtención del salvoconducto necesario para que el individuo pueda salir del país.

Aunque el asilo es una práctica latinoamericana no aceptada en el resto del mundo, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es un principio tradicionalmente reconocido universalmente y que se encuentra consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (art. 22). Precisamente, por aplicación de esta norma, Julian Assange estuvo alojado siete años en la sede de la Embajada de Ecuador ante el Reino Unido, sin que este país concediera el salvoconducto, pero tampoco ingresara en la misión diplomática.

La irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada mexicana constituye una violación flagrante del derecho internacional (aunque

#### La irrupción en la embajada es una violación flagrante del derecho internacional.

no de la soberanía de México, como erróneamente alegó el presidente de este país).

Las relaciones diplomáticas, como cualquier otra relación, dependen del impulso que las partes quieran darle y, como en cualquier relación, pueden producirse cortocircuitos. Cuando se produce una crisis diplomática, el derecho diplomático prevé medidas graduales que los Estados pueden ir adoptando para paliar la situación, como "llamar a consultas a embajadores" o "convocar a embajadores" (dos modos disimiles que no deben ser confundidos).

En casos de disputa, es común que el Estado acreditante retire al jefe de misión como señal de descontento, al tiempo que permite a la Embajada operar de manera más o menos regular a cargo de un encargado de negocios a.i., con facultades limitadas.

Sin embargo, en una situación extrema y de mayor gravedad, un país puede decidir la ruptura de las relaciones diplomáticas que, a diferencia de lo que ocurre con el establecimiento de relaciones diplomáticas, es un acto de competencia discrecional que puede producirse a través de una decisión unilateral de un Estado.

Esta la decisión que adoptó el gobierno mexicano, que además ha requerido que se respeten las normas de los tratados interamericanos de asilo y se otorgue el permiso de salida del país al exvicepresidente ecuatoriano.

A la vez, México ha manifestado que planea iniciar acciones en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar las violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes. Finalmente, también ha solicitado que se otorguen las seguridades necesarias que permitan la salida de todo su personal diplomático del Ecuador.

La acción llevada a cabo por el gobierno ecuatoriano constituye un grave precedente y debe ser objeto de un enérgico repudio, como ya lo han hecho diversos países, independientemente de la justificación para su realización. Es una violación flagrante de normas internacionales universalmente aceptadas.

La crisis entre México y Ecuador podría afectar la estabilidad política en Ecuador, cuyas tensiones internas podrían intensificarse, pero fundamentalmente tiene un impacto regional significativo, especialmente en
el ámbito diplomático y político, ya que afecta las relaciones entre ambos Estados y puede tener repercusiones en la forma en que
otros países de la región perciben a ambos.

Por otra parte, podría haber otros Estados que se sientan tentados a imitar a Ecuador y no respetar el derecho de asilo de vieja raigambre en América Latina. Por ello, es importante seguir de cerca la evolución de la crisis y sus posibles repercusiones en la región. Veremos cómo continúa esta saga, a la vez que hacemos votos para un pronto restablecimiento de las relaciones de paz y amistad entre países con una larga tradición diplomática.

EL NIÑO RODRÍGUEZ



#### **MIRADAS**

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

#### Mañana digo basta

La ficción tiene lógicas que van a contrapelo de las expectativas vitales. Si la realidad ensalza el éxito y la banda sonora de aplausos que lo acompaña, en las novelas, series y pelis los perdedores tienen un encanto imbatible.

A la hora de imaginar peripecias, el fracaso es más interesante que la felicidad, a tal punto que Robert McKee, gurú del guion, incluye en su decálogo la necesidad de no facilitarle la existencia a los protagonistas.

Los personajes calmos, las aventuras quietas redoblan en ese contexto los desafíos. Parece que nada sucede y, sin embargo, pueden generar impresiones indelebles. Una criatura anodina como Bartleby, el escribiente imaginado por Herman Melville, por ejemplo, marcó para siempre la literatura de Paul Auster.

Esa historia, que el autor de "La invención de la soledad" leyó por primera vez a los 15 años ("el cuento infinito", lo llamó en una entrevista que mantuvimos en 2012), admite innumerables interpretaciones. Algunos leen en clave religiosa al personaje que indefectiblemente responde: "Preferiría no hacerlo".

Para esa mirada Bartleby sería un Cristo y la cárcel que debe soportar, algo así como una crucifixión. Pero cabe también que en ese ser solitario Melville pusiera su propia imagen de escritor incomprendido. Cada pliegue aporta a la comprensión más cabal personaje, paladín de la resistencia pacífica al ajetreo.

Hay seres así, como notas al pie de las vidas de otros y del fragor del mundo. Y autores que asumen el desafío de recrearlas. Dorothea Dodds, la protagonista de "La vida en miniatura", la nueva novela de Mariana Sández, que acaba de publicar Impedimenta en España, se ha pasado 59 años prefiriendo no hacer nada más que ser la asistente de su padre, un pintor famoso y autoritario.

Pero a esa edad, casi a punto de jubilarse, la mujer hace algo loco y revitalizante: manda todo al diablo y se postula para cuidar casas y mascotas en distintos puntos de Gran Bretaña, la tierra de sus ancestros.

Descubrir ese paisaje supone para Dottie asomarse a su propio talento (ella también pinta) y dejar de lado la discreción y el sigilo en los que ha transcurrido. Sández imagina un renacimiento no exento de drama y claroscuros. El azar será con el personaje tan generoso y cruel como con cualquiera. La suerte de la muy querible Dorothea Dodds, te avisamos lector, puede partirte el corazón.

Opinión 23 CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### Argentina y la geopolítica hemisférica de EE.UU.

DEBATE

#### Rosendo Fraga

Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Comando Sur de los Estados Unidos quizás sea el de menor importancia global para el Pentágono en estos momentos. Pero éste es un sistema que se desarrolla en paralelo en las cinco regiones en las cuales ha dividido el mundo.

Es claro que la guerra de Ucrania, la de Gaza, las tensiones en torno a Taiwán y Corea del Norte, e incluso la presencia económica de China en África y la militar de Rusia en el mismo continente, tienen hoy mayor prioridad para Washington que América Latina.

Pero en cuanto a esta región, México, América Central y el Caribe concentran mayor atención que América del Sur. No sólo por el rol de la región en la campaña electoral, sino por el Canal de Panamá, de indudable significación estratégica en el comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico.

Éste marca una frontera fáctica con dos tipos de prioridad, aunque algunos conflictos, como el de Venezuela, sean sudamericanos y caribeños al mismo tiempo.

Siempre que una personalidad global relevante visita nuestro país, y más si proviene de Estados Unidos -sin duda la potencia hegemónica en el hemisferio-, es necesario preguntarse a qué país va antes y a cuál después, para comprender su verdadero alcance estratégico.

En la Argentina se suele cometer el error de no pensar que las visitas suelen no ser bilaterales, sino en realidad regionales, ya que dificilmente un funcionario relevante viaje de Washington a Buenos Aires, sin pasar por otros países de la región.

En los últimos días, el Director de la CIA, William Burns, visitó nuestro país. Antes estuvo en Guyana reunido con el presidente Irfan Ali, analizando la crítica situación de Esequibo, la mitad más rica en petróleo del país que Venezuela reivindica como propia, al mismo tiempo que avanza a un proceso electoral cuestionado y autoritario.

Ahora, la Comandante Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, llegó para una visita al país de carácter excepcional, que duró tres días. Su viaje a la región también incluyó a Guyana para analizar con el gobierno de este país la crisis con Venezuela por la soberanía de Esequibo, y que ésta derive al plano militar.

Puesto en este contexto, la presencia china en Argentina denunciada por la generala Richardson y la posibilidad de que Venezuela ocupe militarmente Esequibo o una parte de mismo, serían los dos problemas de alcance estratégico-militar que hoy son observados por Washington como relevantes en América del Sur.

El nivel alcanzado por la visita de la generala Richardson a la Argentina fue claramente excepcional. No es usual que este tipo de autoridad militar estadounidense sea recibido por el gobierno en pleno, como fue en Argentina: Jefe de Gabinete, ministro de Defensa, de Seguridad y el canciller.

Pero la significación creció al día siguiente, cuando el presidente Milei viajó especialmente a Tierra del Fuego para reunirse con ella, cuando podría haberlo hecho en su propio despacho cuando estuvo en Casa de Gobierno con los miembros de su Gabinete.

En el caso de Esequibo, se trata de un conflicto que entrará en su fase decisiva en los próximos meses, ya que Nicolás Maduro lo ha agitado y precipitado en el marco de la crisis política en que ha derivado el proceso electoral en pos de su reelección el próximo 28 de julio.

En Argentina, el conflicto tiene más relación con el mediano y largo plazo, sin que parezca existir una situación crítica desencadenante. Que el presidente argentino viaje a Tierra del Fuego para reunirse con la generala Richardson refleja el interés que tiene para Estados Unidos el control del Estrecho de Magallanes, donde China busca tener presencia a través de obras de infraestructura.

Pero también se encuentra el reclamo por la existencia de la base de observación espacial china en la provincia de Neuquén. Es un proyecto que se ha desarrollado durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Se trata de una instalación relevante para el proyecto espacial de China, ya que es el punto en el hemisferio sur más importante para monitorear las misiones espaciales. No es una instalación que tenga fines militares específicos o que esconda armamentos.

Pero es posible que dos circunstancias una global, como es la denuncia estadounidense de que Rusia ha alcanzado la capacidad de colocar armas nucleares en el espacio, y otra particular, que es la llegada al poder en Argentina de un presidente que pretende ser el principal aliado de Estados Unidos en la región, hayan coincidido para un incremento de la prioridad estadounidense para esta presencia china en Argentina.

La relación de Milei con EE.UU. no sólo ha superado la que Frondizi tuvo con Kennedy sino incluso la que alcanzó Menem con Bush padre y con Clinton en lo gestual. Pero no hay que olvidar que las redes en las relaciones internacionales todavía no han sustituido a la diplomacia.

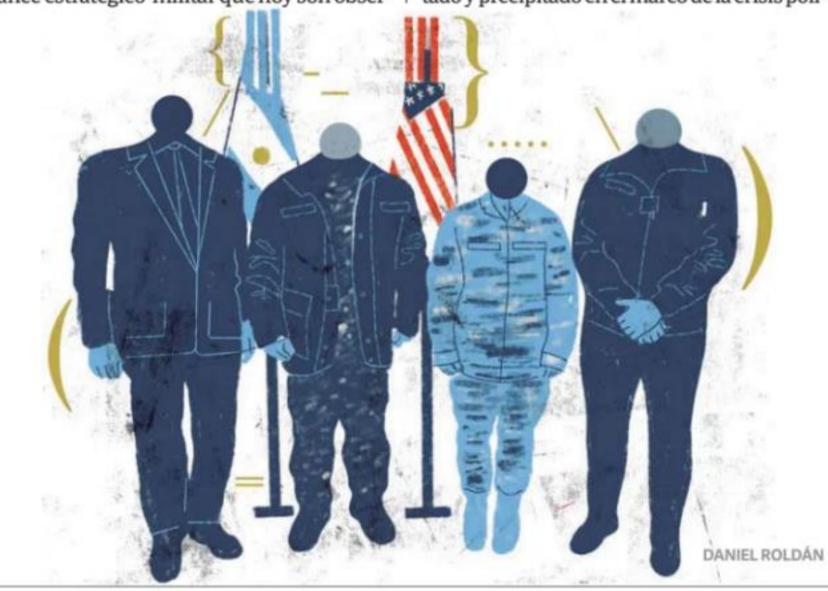

#### DEBATE

#### El desalmado Corazón de León

l 6 de abril de 1157 moría el más famoso de los reyes ingleses, que casi no hablaba el idioma y su ánimo beligerante lo llevó a pasar la mayor parte de su reinado combatiendo fuera de sus dominios. Era el tercer hijo del matrimonio malavenido entre Enrique II y la bella Leonor de Aquitania, dueña de vastos dominios en Francia.

En 1170, Ricardo se sumó a la rebelión contra su padre encabezada por Leonor y su hermano mayor, Enrique, por el destrato que todos sufrían a manos del rey. En el caso de Ricardo, la situación era doblemente humillante, ya que su padre tomó a su prometida, Adela de Francia, como amante.

La revuelta filial falló por falta de medios y todos debieron retractarse hasta lograr el perdón paterno. Los dos mayores, Enrique y Godofredo, se volvieron a rebelar y tuvieron un mal final. Así Ricardo quedó primero en la línea sucesoria y Juan, su hermano menor, fue desplazado de la herencia por lo que se lo conoció como "el sin tierra".

Ricardo se dedicó a sofocar las rebeliones de sus súbditos en las posesiones francesas, con tal violencia que muchos se sometieron a fin de no sufrir represalias.

Con ayuda del rey de Francia, Luis VII, atacó a su padre una vez más y así pudo acceder al trono de Inglaterra después que este muriera del disgusto por tal humillación.

El gobierno de Ricardo no fue ejemplar como nos quieren hacer creer en las películas. Con la excusa de preparar una cruzada, vendió posesiones de la corona y puestos públicos al mejor postor. En camino a Tierra Santa, quemó la ciudad de Mesina en Sicilia, tomó Chipre y asesinó a todos los que ofrecieron resistencia. Junto a Luis VII de Francia y Leopoldo de Austria, tomó Acre de manos de Saladino. Pero al poco tiempo comenzaron las desinteligencias entre los monarcas. Luis decidió partir y le dejó a Ricardo la custodia de miles de prisioneros musulmanes, a quienes el monarca inglés ordenó masacrar sin piedad.

Al enterarse que su hermano Juan y Luis de Francia conspiraban para desplazarlo de sus posiciones europeas, decidió emprender el retorno después de pactar con Saladino.

Como el mal tiempo impidió volver por mar, decidió cruzar el continente acompañado por 4 caballeros. Pero su antiguo aliado, Leopoldo de Austria, lo capturó y pidió un enorme rescate a su madre. Leonor consiguió los 100.000 marcos exigidos, expoliando, una hijo, un mal marido y un peor rey...■

vez más, a sus súbditos. Su esposa, Berenguela de Navarra, lo repudió y nunca más lo vio porque le recriminaba "los actos ilícitos y el pecado de Sodoma" en el que su marido había incurrido.

Ricardo continuó la conflictiva relación con el rey francés por sus posesiones. No le tembló el pulso al devastar Limoges. En esta campaña, una flecha impactó en su cuello, la herida se gangrenó, ocasionándole la muerte a este monarca inglés que fue cantado por juglares, alabado por escritores como Walter Scott en su "Ivanhoe" y ensalzado en los distintos films que convirtieron a este rey vicioso y violento en el más recordado de Inglaterra, nación a la que odiaba. Quizás su popularidad se deba a que solo pasó 6 meses gobernando la nación que lo recuerda con tal (inmerecido) aprecio. Y todo el descalabro económico que ocasionó se lo achacaron a sus sucesores.

La historia corre el peligro de convertirse en el relato de vidas imperfectas contadas por individuos no siempre imparciales, desde perspectivas que no respetan los códigos morales del tiempo en el que transcurrieron, exaltando en forma romántica la gesta que para los cronistas fue el accionar de un mal

#### Omar López Mato Historiador

### El Mundo

La crisis diplomática regional

### México llevará a Ecuador a la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito

Lo anunció ayer la canciller azteca al recibir a los diplomáticos que dejaron Ecuador tras la rotura de las relaciones. El reclamo será presentado hoy para que Quito "repare el daño".

MEXICO. AFP, APY CLARIN

El gobierno de México denunciará hoy lunes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto policial a su embajada en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al considerar que es una abierta violación a las convenciones diplomáticas internacionales firmadas por los dos Estados.

La canciller mexicana Alicia Bárcena hizo el anuncio ayer domingo en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, donde recibió a los diplomáticos de su país que abandonaron Ecuador luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa.

"A partir de mañana (por hoy lunes) estamos acudiendo a la CIJ donde estamos presentando este triste caso (...) Creemos que podemos ganar este caso rápidamente", dijo Bárcena. El objetivo de México es que el alto tribunal internacional "conmine al Estado de Ecuador a reparar el daño", agregó.

La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías ecuatorianos irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar a Glas, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre aduciendo una persecución política. Horas antes, el exvicepresidente de 54 años había recibido asilo político. Tras el asalto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró la misma noche del viernes la inmediata ruptura de relaciones.

El sábado, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, había justificado el asalto a la embajada "ante un riesgo real de fuga inminente". Según la ministra de Noboa, Ecuador notificó a México que Glas "tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y que de ninguna manera puede ser considerado perseguido político religioso o étnico". Al darle asilo, continuó, México impidió que Glas cumpla con la obligación de presentarse ante la justicia, lo que terminó "contraviniendo el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados".

La irrupción policial a la embajada, sin precedente en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa, arrastra causas por corrupción ligadas en parte con el escándalo regional de sobornos del caso Odebrecht. También Correa fue alcanzado por la justicia en estos hechos y vive asilado en Bruselas para escapar a una condena a ocho años por corrupción.

Tanto Glas como Correa han afirmado que son perseguidos políticos con la coartada del llamado "lawfare", es decir, el uso de la justicia para dejar fuera de juego a rivales del poder de turno. La calamitosa decisión de Noboa ahora viene a dar aire a esa narrativa, que venía perdiendo fuelle.

Nicaragua emuló a México y el sábado también rompió relaciones con Ecuador, al que se acusa de no haber respetado "la inviolabilidad" de las instalaciones diplomáticas consagrada en la Convención de Viena de 1961.

Este domingo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que convocó a su embajadora en Ecuador, Segundina Flores.

"Condenamos enérgicamente esta violenta irrupción", reiteró este domingo Barcena en el aeropuerto, acompañada por la embajadora Raquel Serur y el jefe de misión, Roberto Canseco, quien apareció con un cuello ortopédico tras sufrir una "agresión física" a manos de policías. El diplomático, quien trató de impedir el asalto, subrayó la necesidad de sancionar lo ocurrido en Quito.

La crisis diplomática comenzó el miércoles cuando el presidente azteca López Obrador dijo que el crimen del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio provocó la caída en los sondeos de la favorita, Luisa Gonzalez, aliada de Correa, y el repunte de Noboa, finalmente triunfador.

Al día siguiente, Quito declaró persona "non grata" a la embajadora mexicana, a lo que López Obrador respondió el viernes otorgando el asilo a Glas.

Noboa tachó esta protección como un "ilícito" y defendió el operativo, alegando un "abuso de las inmunidades y privilegios" concedidos a la misión diplomática. ■



Salida. Los diplomáticos de la embajada mexicana en Ecuador, ayer domingo, al arribar al aeropuerto internacional de Quito para tomar el avión de regreso a su país. EFE

El Mundo 25 CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

Es la cárcel donde el gobierno de Ecuador encerró al ex vice Jorge Glas, capturado en el asalto a la embajada de México el viernes. Su celda tiene tres metros cuadrados.

### La Roca, una prisión de máxima seguridad y con celdas sin ventanas

QUITO, ESPECIAL

La sombra de Alcatraz, la cárcel de San Francisco que comenzó como un hermético centro de detención y terminó como leyenda tras la famosa fuga de 1962, se proyecta sobre la prisión de alta seguridad en la que quedó alojado este sábado Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador al que el gobierno de Daniel Noboa detuvo cuando estaba asilado en la embajada de México en Quito. El complejo de Guayaquil heredó el nombre La Roca. Pero en vez de alojar a gangsters de inicios del siglo XX, sus celdas guardan historias de exfuncionarios, narcos y fugas.

De su traslado al complejo 3, más conocido como La Roca, sólo se conocieron dos fotos. En una, Glas aparece esposado, con los ojos cerrados, la cintura descubierta y las piernas semiabiertas, dentro de una camioneta militar. En la otra, ya de pie, lo rodea personal de alta seguridad con ropa camuflada, cascos y la cara cubierta.

Ayer, la defensa de Glas presentó ante la justicia ecuatoriana un pedido de hábeas corpus, que reclama que se le conceda la libertad.

Según el diario ecuatoriano La Hora, la prision de La Roca tiene celdas estandarizadas, muy distintas a las villas VIP construidas en



Traslado. El ex vice Jorge Glas, al llegar a la prisión de La Roca. AFP

la cárcel de Cotopaxi donde permaneció Glas encerrado desde 2017 a 2022 al ser hallado culpable en una causa por corrupción. El medio dijo que la celda del ex vicepresidente tiene tres metros cuadrados y cuenta con una cama de base de cemento y un inodoro. Además, las reglas en este centro penitenciario

son más estrictas. Los presos (al ser considerados de alta peligrosidad) pasan 23 horas encerrados en sus celdas sin ventanas y tienen una hora libre para caminar en el patio. La Roca es la única cárcel con celdas individuales donde los presos son vigilados por cámaras.

La Roca tiene tres pisos de altura.

Es la única prisión ecuatoriana con celdas individuales que impiden el contacto entre presos. El penal comenzó a ser construido en 2006 para encerrar a reclusos de alto perfil. Se inauguró en 2010, con un objetivo central: aislar a los criminales más peligrosos del país. La misma lógica había guiado a su edificación: al día de hoy poco se sabe sobre cuántos son y cómo viven allí los presos.

Pero a poco de entrar en funcionamiento, La Roca demostró tener fisuras de seguridad. Tres meses después de su inauguración, se registró el primer intento de fuga. En los años siguientes hubo presos acribillados y asesinados, incluso dentro de sus propias celdas. El primer escape se concretó en febrero de 2013: 19 internos redujeron a 14 guardias, se escabulleron hacia un río y se fugaron a bordo de un bote en el que los estaban esperando sus cómplices.

En ese grupo se encontraba un hombre de 34 años, líder del grupo Los Choneros y condenado en 2012 a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato. Su nombre es Adolfo Macías Villamar. Todo Ecuador lo conocía ya como "Fito", el criminal más peligroso del país, vinculado con el cartel de Sinaloa. En los últimos meses, su fama logró alcance continental.

Es que Macías fue trasladado a una cárcel Regional de Guayaquil. Desde allí, en enero pasado, debía regresar a La Roca. Cuando fueron a buscarlo a su celda, no lo encontraron. Se había hecho humo. Desde entonces, su paradero es un misterio. Su rastro llegó a la Argentina, ya que sus familiares se mudaron a un country de Córdoba y luego tuvieron que dejar el país. Pero Fito sigue siendo un fantasma.

Aquella fuga de 2013 obligó a replantear la estrategia. Las puertas de La Roca se cerraron de manera prolongada. Fueron casi diez años, al cabo de los cuales las autoridades reabrieron el complejo con ga-

rantías de nuevas tecnologías de seguridad, fuertes inversiones y la promesa de hacerle honor al apodo heredado. Por entonces, la cárcel tenía 189 plazas, aunque según el sitio ecuatoriano Plan V se reduciría a 100 la cantidad de internos. "Tristemente célebres líderes de bandas delincuenciales", como los definió en esos días el entonces presidente Guillermo Lasso.

La Roca no pudo con su propia fama. El 5 de abril de 2023, tres personas murieron y una terminó herida en un enfrentamiento entre presos, mientras la temperatura social iba en aumento en Ecuador, Y en septiembre un nuevo incidente expuso los agujeros de seguridad. Ocurrió cuando un dron con explosivos aterrizó en el techo del penal y la Policía desplegó un operativo para una explosión controlada. Fito había vuelto al lugar unas semanas antes, pero ya no estaba allí: lo habían llevado otra vez a la cárcel regional de Guayaquil luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por el episodio del dron, tuvieron que reubicar temporalmente al resto de los reclusos.

Glas, que fue condenado a ocho años de cárcel y que también está imputado por malversación en la reconstrucción de la provincia Manabí (destruida por un terremoto), tendrá célebre compañía en esa complejo de alta seguridad.

El diario El Universo informó que entre sus 50 reclusos figuran exfuncionarios, parientes de funcionarios actuales y hasta un acusado por el crimen de Villavicencio: Pablo Muentes (ex asambleísta del Partido Social Cristiano, uno de los espacios que hasta hoy le aseguraban un pacto de gobernabilidad a Noboa), Wilman Terán (ex presidente del Consejo de la Judicatura), Carlos A. "Invisible" (habría dado la orden de matar a Villavicencio) y Francisco Barreiro (hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, en prisión preventiva por presunto tráfico de influencias).■

### ¿Qué espera a los ecuatorianos? Los efectos legales y económicos

MEXICO, AGENCE FRANCE PRESSE

El asalto sin precedentes de la policía ecuatoriana sobre la embajada de México en Quito ha generado un rechazo general en la comunidad internacional. ¿A qué consecuencias se enfrenta ahora el gobierno de Ecuador?

Expertos explican a la AFP lo que podría venir para el otrora pacífico país sudamericano. Tras rom-

dente Andrés Manuel López Obrador anticipó una denuncia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "Podemos ganar este caso rápidamente", aseguró este domingo su canciller, Alicia Bárcena.

Para Esteban Nicholls, director de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (UASB), "de la Corte puede esperarse una de dos cosas: una sanción pecuniaria, es decir ciertos" comités y votaciones en organismos organismos multilaterales como la OEA, adelantó el doctor en ciencia política.

Sin embargo, México es libre de fijar sus pretensiones ante la CIJ, explica Nicholls, quien también anticipa cómo podría defenderse Ecuador en el tribunal de la ONU: "Va argumentar que la embajada mexicana dio cabida a un preso común y corriente, no a un perseguiper relaciones con Quito, el presi- una multa, o apartar a Ecuador de do político. El derecho internacio- es poca sanción, es un país de mu- Venezuela, Chile y Uruguay.

nal no da cabida a que un criminal común se ampare en una embajada", anotó.

Sin embargo, el tribunal internacional con sede en La Haya "seguramente va a encontrar a Ecuador culpable porque invadir una embajada es -al menos en la teoría del derecho internacional-invadir otro país", sentenció el profesor.

El operativo también tendrá repercusiones económicas. Las negociaciones actuales para un tratado de libre comercio entre México y Ecuador, requisito para que Quito pueda sumarse a la Alianza del Pacífico y así tener acceso al mercado asiático, quedaron en "pausa", señaló la cancillería mexicana ayer.

"Cortar relaciones con México no

cho peso en la región(...) Va a ser difícil tenerlo en contra y también a sus aliados", anticipó Michel Levi, profesor de estudios globales en la Universidad Andina Bolivar.

"Retirar a todo el personal diplomático sin dejar ni siquiera atención consular ya es una medida bastante radical" por parte de México. advirtió.

La ruptura "es peligrosa y puede ralentizar estrategias de cooperación" entre dos países clave en las rutas del narcotráfico a Estados Unidos, apunta Roberto Beltrán, profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja.

El asalto a la embajada fue condenado, a derecha e izquierda, por Argentina, Brasil, Colombia, Perú,

26 El Mundo CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### A seis meses del inicio de la guerra en Gaza

### Irán amenaza a embajadas de Israel por el ataque a su consulado en Siria

"Ninguna de las embajadas está a salvo", afirmó un alto asesor del líder supremo iraní. Se suma a una advertencia del jefe del Estado Mayor. Alcances y límites de una eventual represalia persa.

TEHERAN.AP, AFP Y CLARIN

El reciente ataque al consulado de Teherán en la capital de Siria cruzó una línea roja para el régimen de los ayatollahs. Desde entonces, agencias de inteligencia y diplomáticos occidentales están en alerta por una eventual réplica contra Israel, señalado como autor del bombardeo del último lunes que mató a dos generales de élite entre doce víctimas fatales. Ayer, un alto asesor militar iraní advirtió a los isralíes que ninguna de sus embajadas estaba a salvo de una represalia.

Las declaraciones del general Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, indicaron que el ataque a una misión diplomática en Siria podría recibir una respuesta similar. Israel no ha reconocido directamente su participación.

"Ninguna de las embajadas del régimen (israelí) está ya a salvo", dijo Safavi. Habló en un acto en Teherán en honor de los generales muertos en el ataque.

Las amenazas del alto comandante se suman a las proferidas un día antes, el sábado, cuando Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor Conjunto de Irán, dijo a los dolientes reunidos en el funeral del general Mohammad Reza Zahdi que Irán decidirá cuándo y cómo organizar una "operación" para vengarse. Zahdi fue el jefe de mayor rango asesinado en el ataque del lunes en Damasco, cuando tres misiles arrasaron el consulado que



Sepelio. "Tienen sangre en sus manos", reclamo tras el golpe israelí. EFE

flanqueaba la embajada persa.

"El momento, el tipo y el plan de la operación los decidiremos nosotros, de una manera que haga que Israel se arrepienta de lo que hizo", aseguró el alto jefe militar. "Esto definitivamente se hará", agregó.

Técnicamente, el golpe al consulado fue un ataque a suelo iraní. El bombardeo fue una escalada significativa en una guerra en la som-

bra de larga data entre los dos archienemigos e Israel se ha estado preparando para una respuesta iraní. Doce personas murieron en Damasco: siete miembros de la Guardia Revolucionaria, cuatro sirios y un integrante de Hezbollah.

Las tensiones han estallado en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas, que ayer cumplió seis meses, y alimentan los temores de un

**SEGURIDAD ISRAELÍ** 

#### Cerraron al menos 28 sedes diplomáticas en varias capitales

Unas 28 embajadas israelíes en distintos países fueron cerradas por el temor a ataques ante las amenazas iraníes de represalia tras el bombardeo al consulado en Damasco el lunes pasado.

Según informó Clarín el último viernes, fuentes consultadas por la prensa israelí no especificaron cuáles legaciones se cerraron.

El Jerusalen Post dijo que un "número importante" de embajadas y consulados permanecen cerrados y la decisión de hacerlo "varía según el país y el nivel de riesgo". De acuerdo con eldiario Haaretz, los diplomáticos que prestan servicios en el extranjero mostraron su preocupación ante la cancillería de ser blanco de ataques terroristas.

conflicto regional más amplio. El grupo terrorista Hamas es uno de los representantes de Irán, junto con la milicia Hezbollah del Líbano y los hutíes de Yemen.

Desde el inicio de la guerra, Israel y sus aliados de Occidente temen una réplica iraní. Pero esa respuesta tiene varios problemas para materializarse, en especial desde el momento en que -según expertos y diplomáticos-Irán no está interesado en un conflicto a gran escala con Israel, que arrastraría incluso a Estados Unidos.

A eso se suman los problemas internos en Irán, cuyo régimen enfrenta un fuerte malestar visible en protestas callejeras desde la muerte en custodia policial en 2023 de la joven Mahsa Amini, detenida por el uso inapropiado de su velo.

En virtud de esos condicionantes, los grupos satélites de Irán hasta ahora han efectuado golpes de alcance limitado contra Israel, como los de Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. El objetivo del poder teocrático persa parece ser contentar a los sectores más duros del régimen, pero sin excederse.

Otro asunto vital es la parafernalia defensiva de Israel sobre su territorio que complica la posibilidad de un golpe directo. Al mismo tiempo, tampoco está claro que Irán cuente ahora con una capacidad operativa suficiente para realizar un atentado en un tercer pais para afectar intereses israelies. En este rubro caen ataques como los de Argentina contra la embajada (1992) y la AMIA (1994).

Pero, según analistas y diplomáticos, estos condicionantes no evitan, sin embargo, la necesidad de tomar en serio las amenazas lanzadas por dos de las figuras militares de mayor peso en Teherán. El poder iraní no es homogéneo. En el pasado, grupos marginales han pasado a la acción, violando las prevenciones de sus cúpulas.■

### Otro masivo reclamo en Jerusalén por la liberación de los rehenes

JERUSALEN, EFEY AFP

Miles de personas volvieron a concentrarse ayer frente al Parlamento israelí para pedir el retorno de los 133 secuestrados, seis meses después de los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre y del inicio de la guerra en Gaza.

"Devuélvanlos a casa... ¡Ya!", fue la frase más escuchada en la protesta, donde muchos manifestantes se envolvían con la bandera ismisma frase, lema del movimiento por la liberación de los rehenes.

Según los organizadores, alrededor de 50.000 personas han acudido a la manifestación, que comenzó de manera solemne con la proyección de un vídeo donde se mostró el momento en el que algunos de los 105 rehenes, liberados durante la única tregua de finales de noviembre, se reencontraban con sus familiares. Después, un grupo de mujeres se juntó en el escenario

unieron progresivamente el resto de manifestantes. Algunos se abrazaron y otros sollozaron durante un minuto de silencio en recuerdo de los secuestrados.

La concentración se produjo pocos días después de que más de 100.000 israelíes pidieran en Jerusalén elecciones anticipadas, en una protesta de cuatro días que, por primera vez, aunó fuerzas de familiares de los secuestrados, activistas y críticos con el Gobierno

Los ecos de aquellas reivindicaciones se escucharon también en la manifestación de ayer domingo, centrada sólo en la cuestión de los rehenes. "Solía pensar que todos debíamos estar unidos, pero Netanyahu claramente no está haciendo lo suficiente", dijo a EFE Yuval, que ha venido de una localidad cercana a Jerusalén para protestar.

Yuval, como la mayoría de los asistentes y buena parte de la sociedad israelí, piensa que la comunidad internacional no le está prestando suficiente atención a los secuestrados y que solo tienen ojos para el sufrimiento de los gazatíes, con más de 33.100 muertos en el enclave. "Todo el mundo le está prestando atención al sufrimienraelí o llevaban camisetas con la para lanzar un largo grito, al que se del premier Benjamín Netanyahu. to de la gente de Gaza, y están su-Berlín, Hong Kong o Madrid.

friendo, lo entiendo, tienen hambre y tienen malas condiciones, pero todo empezó cuando ellos vinieron y nos hicieron cosas horribles", dijo Tikvah, que ha venido desde Gan Yavne, en el centro del país.

De los 253 secuestrados el 7 de octubre, quedan en la Franja de Gaza 129 cautivos, una treintena de ellos muertos, según Israel. Hamas eleva esa cifra a 70 personas.

Ayer, según el diario Haaretz, viajó a Egipto una delegación israelí para reanudar las negociaciones con Hamas por un cese al fuego que permita liberar a los rehenes. A la protesta de este domingo en Jerusalén se han unido una treintena de ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York, París,

El Mundo CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### A seis meses del inicio de la guerra en Gaza



Repliegue. Un vehículo militar con soldados israelíes, ayer, durante el retiro del sur del enclave palestino. AP

### Los israelíes dejan el sur de Gaza tras seis meses de guerra con Hamas

El repliegue alivia una zona en crisis humanitaria. Pero Israel no descarta una futura operación militar en Rafah.

JERUSALEN. AP, AFP Y EFE

Al cumplirse ayer seis meses del inicio de una devastadora guerra contra el grupo terrorista Hamas, Israel afirmó que sus tropas se retiraron del sur de la Franja de Gaza, en una decisión que alivia una zona con mas de un millón de palestinos que viven hacinados. Pero el ejército israelí aclaró de inmediato que no descarta una temida operación militar en Rafah, un paso vital hacia el vecino Egipto, contra la que se han pronunciado sus aliados en Occidente.

Después de que el ejército anunciara su retiro de Jan Yunis tras afirmar que desmanteló la capacidad operativa de Hamas, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, indicó que las tropas se preparan para sus "próximas misiones", incluyendo Rafah. Siguió así a las declaraciones de ayer del premier Benjamin Netanyahu, quien reafirmó su determinación de eliminar al grupo fundamentalista palestino de "toda la Franja de Gaza, incluyendo Rafah".

Se desconoce la estrategia o el tempo previsto-que podría tomar meses-de una incursión israelí en Rafah, pero fuentes humanitarias y la misma Casa Blanca la considedesencadenar una operación "catastrófica" dado el alto número de civiles y desplazados en la zona.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación sobre una operación en el área, donde sobreviven hacinados cerca de 1,5 millones de palestinos, muchos de ellos desplazados por los combates. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, advirtió que desaprueba una ofensiva en esta localidad debido al riesgo para los civiles.

Netanyahu insistió en que no habrá un alto el fuego hasta que Hamas libere a todos los rehenes. cuando este domingo debían reanudarse las negociaciones en El Cairo con vistas a una tregua entre las delegaciones de Hamas e Israel, bajo la mediación de Qatar, Egipto y sobre todo la Casa Blanca, que envió a la capital egipcia al jefe de la CIA, William Burns. Fuentes locales-citadas por los medios gataríesinformaron de una posible tregua temporal a partir de mañana martes durante los tres días siguientes de la celebración del Eid el-Fitr que pone fin al mes de Ramadán.

Anoche, la división 98a, formada por paracaidistas del ejército y de las reservas israelíes se retiró de la zona de Jan Yunis en Gaza tras entrar en el enclave hace unos cuatro ran una "linea roja" porque podria — meses para liderar la ofensiva te- Hamas desde 2007. ■

rrestre en el sur del territorio palestino. En la Franja solo permanece una "fuerza significativa liderada por la división 162a", a la que pertenece -entre otras- la brigada Nahal, compuesta por cuatro batallones y encargada de asegurar el llamado corredor Netzarim, una vía recientemente creada de 6,5 kilómetros de ancho que divide la Franja de norte a sur, desde el mar Mediterráneo hasta Beeri, en la frontera con Israel.

Tras el anuncio de que el ejército israelí "concluyó su misión en Jan Yunis", el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró a la cadena ABC que más que un movimiento para una nueva operación la decisión israelí busca probablemente que sus tropas puedan "reposar y reacondicionarse".

La guerra comenzó el 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el sur de Israel y mató a 1.170 personas, en su mayoría civiles.

El grupo terrorista secuestró a 250 personas, de los cuales 129 siguen retenidos en Gaza, incluyendo 34 que se cree han muerto. La réplica israelí con fuerte bombardeos en el enclave dejó 33.175 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por

### Otro dramático reclamo de ayuda de Zelenski al Congreso de EE.UU.

Dijo que "Ucrania perderá la guerra" si no aprueba un paquete de ayuda militar por US\$ 60.000 millones.

KIEV. AFP, AP Y CLARIN

En otro dramático reclamo a los aliados de Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski advirtió ayer que su país perderá la guerra contra Rusia si el Congreso de Estados Unidos no aprueba un paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares para repeler la invasión de las tropas de Moscú.

"Es necesario decirle específicamente al Congreso que si no ayudan a Ucrania, Ucrania perderá la guerra", afirmó Zelenski durante una reunión por videoconferencia del grupo lanzado por su gobierno para recaudar fondos, United24. "Sin el apoyo del Congreso va a ser dificil ganar o incluso sobrevivir" como país, insistió el mandatario.

Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, espera la aprobación de un paquete adicional de ayuda estadounidense por 60.000 millones de dólares que defiende el gobierno demócrata de Joe Biden, pero que está bloqueado en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría. "Si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados", alertó el líder de Kiev en sus intentos de acelerar la ayuda.

La aprobación del nuevo paquete de asistencia militar depende de los partidarios del expresidente Donald Trump en la Cámara, que se niegan a examinar el texto tal y como está debido a una disputa sobre la regulación de la inmigración. Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en noviembre, unos comicios en los que Trump se enfrentará a Biden. El Congreso estadounidense retorna a sus actividades tras un receso el lunes. En los últimos días, Zelenski insistió en que esta ayuda es "vital".

A la espera de una decisión, los soldados ucranianos se ven obligados a racionar la munición y enfrentarse a un envalentonado ejército ruso que logró repeler una anunciada contraofensiva de Kiev en 2023.

Las tropas del Kremlin, superior en número, han logrado avanzar en el este de Ucrania y han golpeado infraestructuras energéticas del país en las últimas semanas, sumiendo a miles de civiles en la oscuridad.

El ejército ucraniano reconoció el domingo que la situación es "difícil y tensa" alrededor de Chasiv Yar, pequeña ciudad en el frente oriental, situada al sureste del importante eje ferroviario y logístico ucraniano de Kramatorsk. Los rusos intensificaron en los últimos días su presión allí, una localidad clave de la región ocupada por Moscú.



**Pedido.** Zelenski apunta a los aliados de Trump en el Congreso. AFP

El Mundo 28 CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

Se trata de Robert F., hijo del ex fiscal general demócrata "Bobby" Kennedy, asesinado en 1968. Los sondeos le dan un 10% para las presidenciales.

### Una "amenaza real": la candidatura de un Kennedy alarma a los demócratas en EE.UU.

**WASHINGTON. FRANCE PRESSE** 

Frankie Taggart

Escarmentados, los demócratas han declarado la guerra a Robert F. Kennedy Jr. por considerarlo un obstáculo en el camino del presidente Joe Biden hacia la reelección. Según las encuestas, el vástago de la dinastía demócrata con más historia de Estados Unidos, conocido por las siglas RFK Jr, perjudica a Biden más que al candidato republicano Donald Trump.

Los demócratas han aprendido a temer a los independientes después de que George W. Bush derrotara a Al Gore en 2000 y Donald Trump a Hillary Clinton en 2016.

"La hiperpolarización es la razón por la que un candidato de un tercer partido con nombre conocido es una amenaza en este momento", afirma al respecto Donald Nieman, politólogo de la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York.

"Sólo hay seis o siete Estados" que realmente pueden inclinarse por uno u otro partido en noviembre y la victoria en algunos casos puede depender de tan sólo 10.000 o 20.000 votos.

"Así que cualquier cosa que desvíe a un grupo de votantes habitualmente fiables podría ser un factor decisivo", afirma.

La popularidad de Kennedy, de alrededor de 10% en las encuestas, complica la estrategia de la campaña de Biden, que busca convertir la votación de noviembre en una



En campaña. Robert F. Kennedy Jr. durante un reciente acto proselitista en la ciudad de Filadelfia. REUTERS

elección entre él y Trump.

Kennedy, un abogado medioambiental, es conocido por su oposición a las vacunas.

El hijo del exfiscal general demócrata "Bobby" Kennedy (asesinado en 1968 durante la campaña) afirma haber reunido suficientes apoyos para figurar en las papeletas de seis Estados en noviembre.

Su objetivo es conseguir un millón de firmas para poder presentarse en los 50 Estados del país.

"Kennedy representa una amenaza real para la campaña de Biden en estados indecisos clave", opina Charlie Kolean, estratega jefe de la consultora política conservadora RED PAC.

"Está consiguiendo unos resultados excepcionales entre los independientes y la generación más joven, grupos que tradicionalmente han votado a Biden", explica.

Los demócratas han pasado por lo tanto a la ofensiva, con vallas publicitarias móviles cerca de los lugares donde RFK Jr arma sus mítines y con acciones legales para mantenerlo fuera de las boletas electorales. Pero no está claro si les perjudicará más a ellos que a Trump.

En 1992, el empresario Ross Perot obtuvo el 19% de los votos, lo cual posiblemente le costó la reelección al republicano George Bush padre frente a Bill Clinton.

Las opiniones conspirativas de Kennedy y su oposición a la ayuda a Ucrania le convirtieron en un favorito del movimiento trumpista "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo" ("Make America Great Again", conocido por sus siglas: MAGA).

Pero Trump ha descartado la idea de que Kennedy pueda ser otro Perot.

"Es el adversario político del corrupto Joe Biden, no el mío. Me encanta que se presente", publicó Trump recientemente en su aplicación de redes sociales.

Kennedy inició su candidatura a la Casa Blanca como demócrata, pero abandonó la campaña de las primarias bajo presión, según él, de aliados de Joe Biden.

Keith Nahigian, asesor de George Bush padre durante la campaña en la que fue derrotado ante Clinton en 1992, cree que Biden cometió un "error gigantesco" al alienar a Kennedy, en vez de derrotarlo en las urnas en las primarias.

"Creo que podrían perder la presidencia por no haber pensado bien la estrategia al principio de esta carrera", declaró a la AFP.

Sin embargo, Nahigian, veterano de seis campañas presidenciales, advierte del peligro de ver 2024 como otro 1992, porque Perot, un multimillonario, pudo comprar una publicidad que Kennedy no puede permitirse.

Para subsanarlo, Kennedy eligió como compañera de fórmula a Nicole Shanahan, una exdonante demócrata californiana con muchos medios.

Nahigian describió a Shanahan, abogada y filántropa, como "muy a la izquierda" y con pocas probabilidades de atraer votos de los partidarios de Trump.

Pero advirtió a republicanos y demócratas por igual para que no se confien demasiado.

"Los candidatos independientes tienen un gran impacto en una elección y no importa si eres un presidente en ejercicio o si eres un expresident: tienes que tomarlo en serio igual", dijo Nahigian. ■

### Machado llama a los migrantes a reclamar "elecciones libres"

CARACAS, EFE Y ANSA

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, llamó a los venezolanos que viven en otros países a protestar para exigir "elecciones libres", en alusión a los comicios presidenciales que la nación sudamericana celebrará el próximo 28 de julio.

"El mundo constata todo lo que nos une, los venezolanos estamos hoy unidos en un sueño común: li- los que no podrá competir Macha-

berar a nuestro país y volver a unir a nuestras familias. El mundo admira la capacidad de organización, de resiliencia, de valentía que hemos demostrado", dijo la ex diputada en videos que compartió en X su partido, Vente Venezuela (VV).

La liberal publicó estos mensajes el mismo día que el antichavismo convocó a una "protesta mundial", en más de 50 ciudades, para exigir que los comicios de julio, en

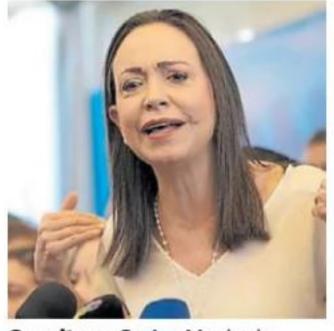

Opositora. Corina Machado.

do debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría General, sean transparentes y competitivos.

"Le decimos al mundo: no vamos a aceptar menos que lo que otros países democráticos aspiran, queremos votar y elegir", subrayó.

La líder opositora aseguró que la comunidad internacional "sabe" que es el jefe de Estado, Nicolás Maduro-que buscará una segunda reelección consecutiva-, "quien quiere bloquear la ruta electoral", pues lo responsabiliza por su inhabilitación y por las trabas para inscribir en la contienda a la historiadora Corina Yoris, propuesta por Machado como su candidata presidencial.

La ex diputada pidió a los vene- denciales. ■

zolanos en el exterior mantenerse "organizados en el mundo entero" y hacer todos los esfuerzos para que puedan inscribirse en el registro electoral en los consulados y votar en julio, un proceso que ha presentado retrasos en varios países.

"Tenemos que meternos, votar, avanzar (...) somos una fuerza arrolladora", remarcó. Según VV, cientos de venezolanos se han manifestado el sábado en una veintena de ciudades para exigir celeridad en el proceso de inscripción en el censo de votantes y que se permita la candidatura de Machado o, en su defecto, de Yoris. El ente electoral venezolano admitió 13 candidaturas-todos hombres-para las presi-

### LOS DINOS MÁS ASOMBROSOS ESTÁN EN

GENIOS



¡Para jugar y coleccionar!

IYA ESTÁ EN TU KIOSCO!



**ICONVERTITE EN UN EXPERTO EN DINOS Y DESAFIÁ A TUS AMIGOS!** 

### Sociedad

#### Cuidacoches organizados



Prueba. Un video registró cómo dos cuidacoches identificados con las pecheras celestes del nuevo sindicato atacaron a un joven que se negó a ser parte de la organización.

### En La Plata debutó con agresiones un autoproclamado gremio de trapitos

Lo dirige un ex barra de Estudiantes que estuvo preso por homicidio. Aseguran que hicieron los trámites, aunque la Municipalidad no los autorizó. Ocurrió en pleno centro de la ciudad.

LA PLATA, CORRESPONSALÍA laplata@clarin.com

Después de varios meses de gestiones y trámites, el "gremio de los trapitos" se presentó en sociedad este fin de semana en La Plata. Asoma como una propuesta extravagante, pero la persistencia de los promotores hizo que la iniciativa llegara hasta la capital bonaerense.

Para agregar controvesias, Fabián Gianotta, un ex barra de Estudiantes, quien cumplió una condena por homicidio, lidera el gremio que enrola a los "trapitos", pero también a "artistas callejeros" y a los "limpiavidrios". Se denomina Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP) y tuvo su debut el sábado con un saldo polémico: hubo denuncias por "aprietes" y dos detenidos entre sus integrantes.

A poco de presentarse en público, con una comunicación oficial, el gremio tuvo su primera escaradonde se habrían registrado hechos de hostigamiento y violencia.

Ocurrió en el centro de la ciudad, uno de los sitios más demandados por los "cuidacoches". Otros espacios copados por estas prácticas están cerca de edificios públicos provinciales o municipales y en zonas comerciales de Los Hornos, City Bell y Villa Elisa, entre otras.

Desde un edificio grabaron a los flamantes "agremiados", identificados con una pechera celeste, mientras discutían con un muchacho que no quiso sumarse a la organización. La Policía intervino cuando las imágenes viralizaron.

El hecho ocurrió sobre calle 49, entre 8 y 9. Quien filmó el video dijo que el "trapito" fue "prepoteado", "agredido" y "echado del lugar" por no querer pertenecer al sindicato.

"No sé de qué sindicato me hablan: son prepotentes, irrespetuosos y abusivos tanto con hombres como mujeres. Estos tipos con pemuza que finalizó con un video chera aprietan a los muchachos nal por "averiguación de ilícito".

que están hace años acá", contó el autor de la grabación.

El hombre confirmó que "varios móviles policiales estaban por la zona", pero que en ningún momento se detuvo a alguno de los agresores. "Luego de sacar a trompadas al muchacho, estuvieron como 20 minutos acomodando a los autos que querían estacionar y ninguno fue detenido", dijo al sitio 0221.

Luego intervino de oficio la comisaría 1°. Según el reporte policial al que accedió Clarín, dos hombres (de 26 y 21 años) fueron trasladados para su identificación. Tienen una causa contravencional por "infracción a la ordenanza 9.127", que prohíbe pedir dinero a cambio de cualquier servicio para coches en la vía pública. La legislación es de 2000, cuando era intendente Julio Alak, quien también lo es ahora.

Además, de la detención de los dos afiliados al STVP, se inició una causa en la Justicia contravencio-

Matías Valdéz, secretario adjunto del sindicato, explicó a Clarín que no van "a defender a quienes no se ajustan a las leyes". Pero aclaró que el hostigado sería un joven con problemas de adicciones y "violento" que no dejó que los agentes del gremio se acercaran.

El dirigente aclaró que presentaron la documentación en el ex Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría. "Hicimos todo lo que nos pidieron y ya accedimos al permiso provisorio. El definitivo lleva más tiempo. La CTA todavía no lo tiene", comparó Valdéz.

Según contó Valdez a Clarín, iniciaron gestiones ante las autoridades municipales, que por ahora no prosperaron. "Nos reunimos con el secretario de Coordinación, Luis Arias, pero nos respondió con evasivas". Según el dirigente, la comuna no tiene intenciones de avalar el funcionamiento del gremio. No obstante, comenzaron a operar.

El proceso comenzó hace nueve Estudiantes.■

meses cuando Gianotta organizó un "plenario de trabajadores callejeros". Incluyó a quienes están en las esquinas, los artistas de los semáforos, los cuidacoches, lustrabotas. Esa reunión aprobó la creación del gremio y la postulación de Gianotta. A partir de ahí comenzaron las gestiones ante las autoridades. Se desconoce si con certeza esos expedientes avanzaron.

Este fin de semana comunicaron: "Se oficializó el lanzamiento del SYVP. Este gremio nace para salvaguardar los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional". El escrito informa que la mesa de conducción la integran Giannotta y Valdéz, quien se presenta como dirigente de una entidad similar nacional.

Giannotta fue condenado en 2011 a 15 años de prisión por el crimen de Juan Andrés Maldonado (24) en 2009. Cumplió su condena, pero se alejó de su otra actividad: barra de

Sociedad CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Conflicto por el espacio público

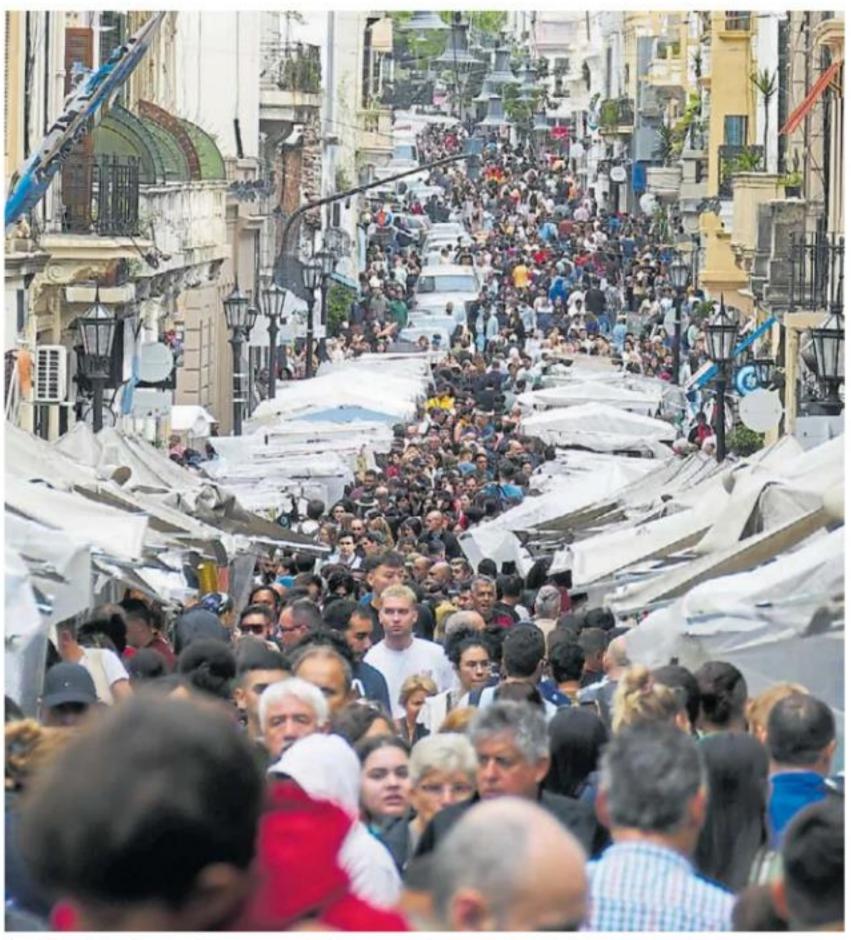

Multitudinaria. Un domingo en la feria visitada por miles de turistas. MARCELO CARROLL



Apretados. Hay unos 150 puestos en cada cuadra de Defensa entre Yrigoyen y Garay.

### Feria de San Telmo: para los vecinos es "un caos" y hay más puestos ilegales

Afirman que las ambulancias no pueden pasar y que se llena de basura. Para la Ciudad se cumple la normativa.

#### **Malena Nazaret Martos**

mmartos@clarin.com

Llega el fin de semana y los vecinos de San Telmo y Monserrat debe tomar una decisión: quedarse o irse. Le explican a Clarín que no es por gusto. Porque describen a la feria emplazada en la calle Defensa, entre Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay, como un infierno que dura tres días. Acusan que hay tramos fuera de la regulación de la Ley 4.121 de la Ciudad de Buenos Aires, que la feria impide la circulación y que entorpece la entrada de ambulancias y de bomberos. Los vecinos piden trasladar la feria, respetando el trabajo de los feriantes.

Ana, que vive en Defensa y Venezuela, dice que el problema se remonta a unos 5 o 6 años atrás. La marca que los propietarios padecen trastornos desde el sábado.

"Esto se transformó en un caos permanente. De las 18 del sábado a las 6 o 7 de la mañana del domingo hay ruidos de camiones que arman los puestos. Son unos 150 por cuadra. Después vienen los puesteros, a eso de las 10. Se suma la música a todo volumen, la suciedad. No les importa que uno descanse. A las 20 tienen que dejar todo limpio, pero no sucede. El delegado se va a las 22 y sigue la música. El desarme arranca a las 5 del lunes", detalla.

Asegura que, pese a haber tenido reuniones en 2022 con funcionarios de la Gerencia Operativa de Ferias y Mercados de la Ciudad, nunca les solucionaron el problema al que apuntan como "falta de inspecciones" en las ferias.

Ana v otros vecinos sostienen

templados por la Ley N° 4.121 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se quejaron ante el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana por ocupación indebida del espacio público.

Cuentan que en enero de 2019 hubo una disposición de Ciudad para trasladar el emplazamiento de la feria Paseo La Recova (Av. Paseo Colón entre Yrigoyen y Moreno) a la calle Defensa del 700 al 799 (entre Chile e Independencia) y a Chile del 300 al 399. Destacan que era algo provisorio, por la remodelación sobre Paseo Colón. Estos emplazamientos siguen ahí.

En abril de 2021, además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por pedido de 220 feriantes amparistas, autorizó el traslado provisional de la Feria Diagonal Sur, sector Defensa 150 a 200 hacia Dese establece que dicha reubicación tendría lugar mientras durara la ejecución de las obras del "Plan Integral Casco Histórico".

"Esa situación temporal quedó funcionando de forma permanente", explica Juan, vecino que vive sobre el 1300. "No están autorizados a estar acá", agrega.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana responden: "La feria de Defensa funciona hace más de 20 años, está integrada por 9 ferias y todas están amparadas en la normativa".

Aclaran que los puntos marcados por vecinos están habilitados: "La Feria La Recova I (Chile 300-399), Feria La Recova II (Defensa 700-799), Feria Artistas Plásticos (Defensa 150-200), Humberto 1° (Humberto 1° del 300-399), Feria Pasaje Giuffra, Feria Plaza Dorrego (Cultura), Feria Paseo Defensa (Defensa 1200-1399) y la Feria Artesanos Pasaje San Lorenzo".

Quienes viven allí insisten en que hay cuadras de feria de uso ilegal. El Gobierno sostiene lo contrario. La propuesta de los vecinos ante la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano es que se traslade la feria de Defensa a un espacio abierto. "No estamos en contra del feriante, estamos en contra de la ocupación del espacio público. Hay riesgo de vida. Necesitamos más seguridad policial", dicen.

El Gobierno porteño enfatiza que genera diálogo entre feriantes y vecinos para consensuar soluciones. feria inicia el domingo, pero ella reque se anadieron tramos **no con-** fensa 1300 a 1399. En el documento "Trabajamos en un plan de ordena- **fernal desde las 15 del sábado**".

miento para que los vecinos vean las mejoras y los feriantes no pierdan su espacio. La Dirección General de Permisos y Ferias cuenta con inspección constante", agregan.

Algo que preocupa a los vecinos es la excesiva ocupación de calles, veredas (hasta con autos), sendas peatonales y bocacalles: son un obstáculo ante emergencias.

Los propietarios toman fotos los fines de semana. Así, registraron la fuga de presos de San Telmo, en donde los patrulleros no podían avanzar por Defensa y Venezuela. ¿Otro caso? En diciembre hubo un principio de incendio en El Zanjón de Granados (Defensa, entre Chile y San Lorenzo). Aunque lo apagaron, hubo que llamar a 3 dotaciones de bomberos que tuvieron complicaciones para entrar.

El Gobierno asegura: "Analizamos alternativas para optimizar el uso del espacio público por cuadra y reducir los inconvenientes; ocasionados en gran medida por la gran cantidad de turistas".

Tras la feria, los vecinos señalan que "quedan desde residuos hasta fachadas orinadas y, en algunos casos, defecadas". En la Ciudad dicen que disponen cuadrillas del servicio público de higiene que operan en la feria, con limpieza previa y posterior al desarme de puestos.

Quienes viven en el barrio no ven cambios: "Tenemos derecho a tener acceso a nuestras casas, a que el servicio de emergencia llegue a nuestras puerta, a descansar. Es in-

Sociedad 32 CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### Los que sufrieron dengue tipo 2, con menos riesgo de contagio

Surge de datos oficiales. Es porque hoy es el serotipo mayoritario y los que ya lo tuvieron están inmunizados. Sólo podrían reinfectarse con otro serotipo.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La situación sanitaria por el dengue se complica semana a semana, con una vacuna a la que por ahora acceden los pocos que pueden pagarla (salvo en Misiones, Salta y Corrientes, donde las autoridades locales la aplican gratis) y sin repelente en plena epidemia récord. Al parecer, ahora lo están trayendo de Polonia. En avión.

Hay dos categorías de susceptibles en la población: los que no tuvieron dengue y los que ya lo padecieron. El primer grupo es el mayoritario, pero no tanto como se cree: los expertos estiman que por cada infectado contabilizado hay al menos cinco que quedan fuera de registro porque son asintomáticos y entonces no pasan por el sistema de salud. En otras palabras, uno de cada seis no sabe que tuvo dengue.

Si se piensa que en la temporada pasada hubo 130 mil casos notificados y la presente ya superó los 230 mil (más precisamente 232.996 contagios y 161 muertes, según el informe oficial publicado ayer), basta multiplicar por seis esos números más los de otras epidemias pasadas para tener una dimensión de la gente que alguna vez en su vida estuvo en contacto con el virus.

Entre aquellos que nunca tuvieron dengue la probabilidad de ser infectados es plena, sin matices. Podrá recibir del insecto mayor o menor cantidad del patógeno -y de



Esperando el test. Las filas se vieron en varios hospitales porteños. AFP

eso en parte dependerá si es sintomático o asintomático-, pero el traspaso habrá sido hecho.

Diferente es para aquellos que ya tuvieron dengue-aunque no lo sepan-, dado que en ese caso empieza a terciar el serotipo que se haya tenido previamente. Como se recordará, en total son cuatro (DEN-1 al 4) y en la presente temporada en Argentina circulan hegemónicamente el 1 y el 2, con una participación marginal del 3 y sin 4.

En aquellos que hayan tenido dengue este año la probabilidad de contagiarse otra vez en la misma temporada es muy baja, ya que la inmunidad de los convalecientes para los cuatro serotipos tras una primera infección se extiende por un periodo de entre seis meses y un año.

#### PARTE OFICIAL

#### Fuerte suba de casos en el país: hubo 52.000 más

Las cifras del dengue en la Argentina mostraron un fuerte salto en la última semana epidemiológica registrada por el Gobierno: hubo 52 mil nuevos casos y otras 32 muertes.

En lo que va de la temporadaque se mide desde el 30 de julio del año pasado-, hubo un total 232.996 casos de dengue, el 90% de ellos autóctonos. Esto marca un salto abrupto respecto del último acumulado de 180.529 casos que se había informado la semana pasada.

En tanto, el informe oficial indica que se confirmaron 161 fallecidos en todo el período. Esto también constituye un aumento sensible en comparación con el registro anterior, que era de 129. La mayoría residían en Buenos Aires (34), Córdoba (31) y la CABA (19).

Una vez pasado ese tiempo, la inmunidad sólo queda de por vida para el serotipo con el que se transitó la enfermedad. No ocurre lo mismo con los otros tres serotipos.

No sólo no ocurre lo mismo, sino que el peligro que suponen se potencia. De ahí que los expertos insistan con que la segunda infección puede provocar cuadros más graves que en ciertos casos lleven a la internación. Y que en consecuencia sea el principal grupo poblacional -cuando se sabe que ya hubo una infección-al que los médicos apuntan como objetivo para la aplicación la vacuna.

Hoy en la Argentina, del total de casos registrados, el 42,01 por ciento corresponde a DEN-1 y el 57,86 por ciento a DEN-2, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. Como se dijo, DEN-3 representa apenas el 0,13 por ciento. En base a estas cifras es posible aproximarse a responder cuál es la probabilidad de que un mosquito infectado contagie al picar a la persona que ya tuvo la enfermedad.

Entonces, en función del promedio nacional, los que ya tuvieron DEN-1 hoy sólo son susceptibles a los Aedes aegypti portadores de DEN-2. Y lo mismo al revés, con lo que las chances de sufrir una segunda infección por dengue -al menos en el actual escenario de la epidemia en el país-se reducen a la especificidad de un solo serotipo.

¿Cuánto se reducen? Como se ha visto, la mayor cantidad de contagios de esta temporada han sido con el 2, lo que indica una mayor circulación de ese serotipo en más de 15 puntos porcentuales sobre su competidor. Así, aquellos que en el pasado hayan tenido DEN-2 tendrian, en este momento, menos chances de volverse a contagiar que los que ya sufrieron el DEN-1.

Pero la regla no es igual en todo el país. Si bien el promedio nacional indica ese dato, hay excepciones: en Chaco, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa hay mayor circulación de DEN-1 que de DEN-2, por lo que la lógica en esas zonas se invierte.

Más allá de estas especulaciones, también se sabe que el DEN-2 por sí mismo, se haya estado contagiado antes o no, puede determinar cuadros más virulentos que el DEN-1. Como sea, lo importante es seguir tratando de eliminar los potenciales criaderos de mosquitos en el hogar y ponerse repelente.■

### Denuncian estafas con la venta de repelentes en Marketplace

Una mujer denunció haber sido estafada luego de comprar repelente para mosquitos mediante Marketplace, el sitio de ventas de Facebook. Según consta en la denuncia, la damnificada transfirió \$130 mil, pero nunca recibió el producto. El hecho ocurrió en Córdoba.

"No encontraba por ningún lado y conseguí por Marketplace. Me dijeron que la venta estaba cerrada al público y que solo funcionaba online. Entonces me comuniqué con un consultor a través de WhatsApp", explicó la mujer.

jer contó que la venta era por "pack cerrado" y que cada uno de ellos constaba de "12 aerosoles por un valor de \$31.500". Además, según contó, el vendedor le aseguró que "no se cobraba el envío a domicilio".

"Me pareció un precio razonable porque en todos lados está muy caro-dijo la mujer -. No hubo ninguna actitud rara o sospechosa", admitió la mujer, madre de tres hijas que padecieron la enfermedad.

Confiada, convenció a unos compañeros de trabajo de la novedad y en total transfirió \$130 mil a los suPero todo fue un engaño.

"Cerca de la hora de la entrega recibo un llamado telefónico, era un repartidor que me decía que no podía entregar el pedido porque faltaban pagar \$ 5 mil por el envío", continuó la mujer.

En ese momento, la mujer admitió que sintió haber sido estafada. "Los llamé muchas veces pero no me atendieron. Le pasó lo mismo a tres compañeros de trabajo".

Tras lo ocurrido, la mujer denunció la estafa ante la Justicia y se le dio intervención en el caso a la Fis-



En diálogo con ElDoce Tv, la mu- puestos vendedores de repelentes. calía distrito 1 de esa provincia.

Sociedad 33 CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### No sólo con la SUBE: buscan que el transporte se pueda pagar con tarjeta o celular

El Gobierno analiza sacar un decreto para desregular el sistema que hoy controla únicamente Nación Servicios.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Luego de semanas de reuniones entre diferentes áreas públicas y jugadores del sector privado, el Gobierno analiza publicar un decreto para abrir el sistema de pago de transporte que actualmente centraliza la tarjeta SUBE y así permitir que diferentes medios de pago, como tarjetas de crédito o debito puedan convivir a la hora de viajar en trenes, colectivos o subtes.

En concreto, el Gobierno trabaja para derogar vía decreto presidencial la "exclusividad" que hasta ahora mantiene la tarjeta SUBE, y su administradora Nación Servicios. Fuentes de la Secretaria de Trans-



Cambios. Hubo quejas por la falta de plásticos y el registro online.

porte le confirmaron a Clarín: "Se está trabajando en una actualizacion integral transformando a la SUBE en digital y abierta".

Aunque la apertura del sistema SUBE está sobre la mesa desde ha-

ce años, con el cambio de gobierno se aceleraron las conversaciones, a la par de que crecieron las quejas de los usuarios por la falta de plásticos para pagar el transporte y las dificultades para registrar las tarjetas. De hecho, el Gobierno tuvo que correr la fecha límite que había puesto para registrar la SUBE, que es un requisito para que los pasajeros puedan mantener una tarifa más baja y no recibir los aumentos que corren desde este mes.

El tema está en carpeta de varias dependencias: la misma Secretaría de Transporte, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, que lleva ahora la voz cantante en estas negociaciones. Hace un mes, un diputado del PRO, Damián Arabia, había presentado un proyecto de Ley para que el Congreso elimine la obligatoriedad para las empresas de transporte de cobrar con este sistema y permitir la "universalización de los medios de pagos".

Sin embargo, como la discusión parlamentaria viene demorada, en el Gobierno no descartan impartir este cambio por decreto, que derogará otro firmado en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner por el que se implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico y el convenio marco que establecía que Nación Servicios, dependiente del Banco Nación, sea el organismo encargado de administrar esta caja.

Arabia había remarcado que este entre público privado les cobra a las empresas de transporte un 7% de lo que paga el usuario por pasaje, "mientras las tarjetas de crédito pueden cobrar por ley un 1,6% de

la transacción". Según datos del BCRA, en febrero se movieron \$22,4 mil millones en viajes.

Correr a Nación Servicios de la exclusividad de la administración de la SUBE es el paso necesario para luego permitir que otros administradoras de tarjetas, billeteras virtuales y otros jugadores puedan "subirse" al sistema de pagos.

El Banco Central será en una segunda instancia el encargado de diseñar los procedimientos para que, a partir de la tecnología NFC (Near Field Communication, lo que traducido sería algo así como "comunicación de campo cercano") que utiliza la SUBE y que está presente en la mayoría de los plásticos contactless que ofrecen bancos y fintech a sus clientes, se pueda pagar con estas tarjetas.

Según datos de VISA, el 85% de los plásticos que la marca tiene activos en el país poseen la tecnología contactless.

Luego, deberá hacer una inversión para poder incluir a cualquier tarjeta en las terminales de cobro que ya están instaladas en los subterráneos, trenes y colectivos. En el sector privado no descartan que se haga mediante una Unión Transitoria de Empresas). Tal como publicó Clarín, en la Ciudad ya está avanzado el plan para incluir otras formas de pago al momento de abonar el boleto del subte.■



2x1

#### **EN ENTRADAS**

CON AMBAS TARJETAS, VÁLIDO DE LUNES A VIERNES Centro Costa Salguero, CABA. Stock limitado.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





365.com.ar

NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN

Sociedad CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024







Largada. Se corrió en una mañana ideal para el running por el clima.

### Vicente López vivió su fiesta del running con un nuevo 10k

Más de 3.500 participantes disfrutaron de la prueba que se va convirtiendo en clásico del calendario. Pablo Toledo y Agustina Landers, los ganadores.

Con la participación de más de 3.500 corredores, el 10k de Vicente López -denominado esta vez "Adidas 10k Supernova" - constituyó una gran fiesta de la comunidad de corredores, en la soleada mañana de ayer. El santiagueño Pablo Toledo y la tucumana Agustina Landers encabezaron la clasificación general de la prueba, una realización de la Asociación Ñandú y Adidas con el auspicio del municipio de Vicente López.

Se corrió sobre un circuito certificado, casi totalmente plano y con una temperatura ideal, con largada y llegada en el Vial Costero y Laprida. Si el año pasado la prueba tuvo que realizarse en medio de la ola de calor, esta vez el clima acompañó. Los periodistas Daniel Arcucci y Sofía Martínez fueron los animadores de la jornada, que contó con la participación de integrantes de la comunidad de "influencers" de Adidas y un excelente marco.

Toledo, una de las revelaciones

de obtener su mejor registro personal sobre 1.500 metros llanos en pista, el día anterior en el torneo internacional de Concepción del Uruguay. "Luego viajé hacia aquí, descansé y cumplí mi objetivo de correr por primera vez un 10k por debajo de los 30 minutos", señaló el ascendente atleta. Junto a otro de los favoritos, David Rodríguez, estuvieron en el grupo líder y se desprendieron a partir del kilómetro 4, para luego alejarse Toledo. Venció en 29 minutos y 50 segundos, y 9s. luego llegó Rodríguez. Especialista en distancias largas, Rodríguez también venía de un gran triunfo en el Maratón Internacional de Caracas. Otro atleta de Santiago del Estero, Edgar Felipe Neri-Chávez, fue tercero en 30:30 y luego llegaron Mauro Rozza con 30:50, José Félix Sánchez con 32:27 y Alan Niestroj con 32:28.

En su retorno a las competencias de calle/ruta, tras obtener el título nacional en pruebas de montaña, la tucumana Agustina de las últimas temporadas, venía Landers también tuvo una gran Pablo Toledo. Es santiagueño.

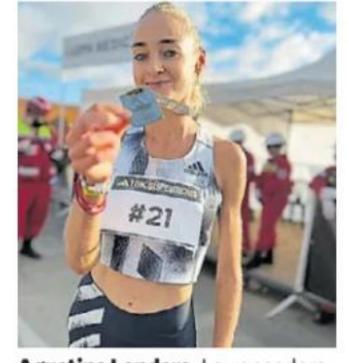

Agustina Landers. La vencedora.



#### **MEDIO MARATÓN**

#### También en Palermo, en el inicio de un calendario intenso de competencias

También en Palermo hubo participación masiva del running con motivo del medio maratón de Asics que organizó el Club de Corredores y ganaron Martín Méndez (1:06:16) y Karina Cejas (1:18:26), junto a una prueba participativa de 10km. La actividad es intensa en las próximas semanas y el domingo se realizarán dos de los maratones más relevantes del calendario: Pampa Traviesa en Santa Rosa (que constituye el Campeonato Nacional) y Mar del Plata. Esta ciudad, además, será escenario de un torneo internacional del denominado Continental Tour (el 10) y el Campeonato Argentino de Atletismo (12 al 14), que determinará la clasificación para el Iberoamericano de Cuiabá, Brasil, en mayo.

actuación y marcó 34:51 para encabezar la clasificación femenina, seguida por una de las principales animadoras de las carreras nacionales y campeona argentina de maratón Karina Fuentealba (36:34) y Gabriela Lucero (36:47).

Landers ya había ganado el 10 k de Vicente López en la edición del 2019, cuando marcó 35:30.

La entrega de premios fue realizada por Laura Iannone (gerente de marketing de Adidas) junto a Cristian Muscillo (secretario de Deportes) y Carlos Granovsky (secretario de Comunicación) del Municipio de Vicente López. Con motivo de la prueba, Adidas realizó una presentación especial de Supernova y participaron deportistas como Delfina Merino, Maico Casella y Majo Granatto, junto a un team de corredores de los programas Beginners Academy y Advanced Runners.

Este 10k Vicente López marcó el comienzo de la temporadas de carreras de la Asociación Ñandú, que volverá a organizar las pruebas más importantes del calendario de la región: el 21k de Buenos Aires se hará el domingo 25 de agosto y el Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el Campeonato Sudamericano el 22 de septiembre, en ambos casos con largada en Figueroa Alcorta y Dorrego, y sobre los nuevos circuitos presentados en la temporada 2023. Ambas pruebas forman parte del calendario de World Athletics con la categoría de "Label Race".■



36 Sociedad

### Intendente y juez, amenazados tras un decomiso de marihuana

"La vas a pagar vos, Ceci y tus cinco hijos", le escribieron a Ramón Lanús, alcalde de San Isidro. A Andrés Rolón, juez de faltas, también lo intimidaron.

"La vas a pagar vos, Ceci y tus cinco hijos, dice la amenaza del usuario de Instagram identificado como @herrny\_y que está dirigida al intendente de San Isidro, Ramón Lanús. El comentario fue publicado en un posteo de la Municipalidad donde informan sobre el decomiso de 1.000 plantas de marihuana en una empresa de Martínez. La misma persona dejó otro mensaje similar en la cuenta del intendente, según informaron a Clarín fuentes del municipio.

También fue blanco de las amenazas el juez de faltas de San Isidro Andrés Rolón. Según pudo saber **Clarín**, el magistrado y su familia recibieron mensajes intimidatorios en sus redes sociales, en las que incluyeron fotos de ellos. El juez hizo una denuncia penal.

Las amenazas se dan tras un allanamiento a la empresa Superfly Cannabis Medicinal, en una zona residencial de Martínez, en el que hallaron un mega vivero de marihuana y se secuestraron más de mil plantas, según el parte oficial.

El lugar, ubicado en Pirovano, entre Ricardo Gutiérrez y Estrada, operaba sin los permisos correspondientes ni habilitación municipal y había sido objeto de denuncias por parte de los vecinos, de acuerdo a fuentes municipales. Tras dos meses de investigación y un pedido del municipio para que dejaran de operar, las autoridades decidieron desmantelarlo.

El juez de Faltas N° 1 de San Isidro, Andrés Rolón, ordenó el operativo del que participaron agentes de Seguridad, Inspección General y Espacio Público de San Isidro.

"Este procedimiento fue posible gracias al esfuerzo de varias dependencias del Gobierno Municipal



Secuestro. La Justicia se llevó mil plantas de marihuana de la mansión.

por orden de la Justicia de Faltas. Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley", aseguró el intendente Lanús.

Apenas se conoció la noticia, la empresa salió a cuestionar el operativo y dar su versión de los hechos. Dicen que más de 100 personas se quedaron sin medicina.

"ONG Cannábica. En Superfly cultivamos y elaboramos cannabis con los más altos estándares de calidad. La forma más segura, legal y saludable de acceder a tu medicina", es como se presenta Superfly Cannabis Club en su página web.

Juan Palomino, abogado de Superfly Cannabis Club, denunció que agentes municipales entraron al lugar sin una orden de allanamiento válida, sin presencia policial ni testigos, y retiró todas las plantas de manera abrupta.

Por su parte, desde el municipio insistieron en que el local funcionaba de manera irregular y no tenía autorización. "Vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley", aseguró el intendente. Ante la consulta de Clarín, fuentes del municipio dijeron que Lanú aun no había hecho una denuncia penal por las amenazas

El lugar ya había sido noticia en 2015 durante el operativo "Mansión Verde" en el que la Policía secuestró **50 kilos de marihuana**. ■

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365

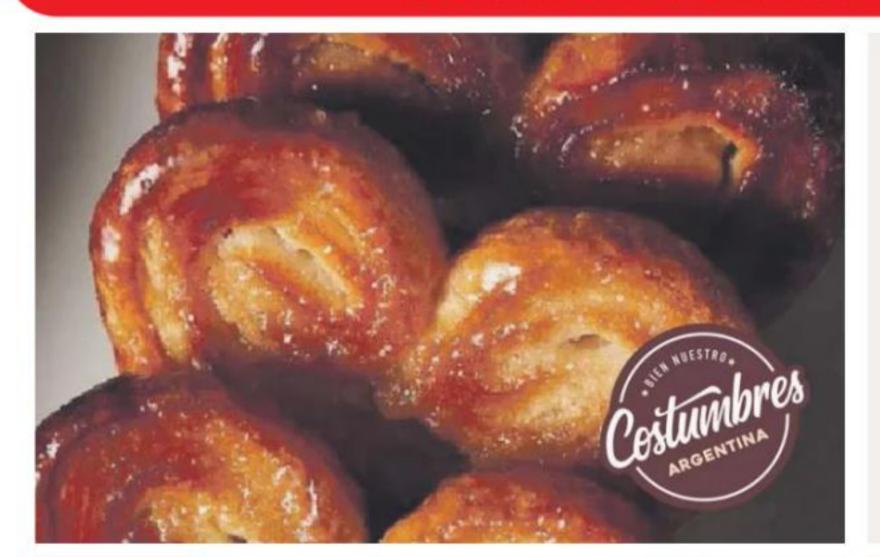





-10%

EN EL TOTAL DE LA COMPRA DE LUNES A MIÉRCOLES

Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA







BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 03/01/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES PUSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A ENORES DE 18 AÑOS.

Sociedad CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 37



Otro tiempo. Ignacio Notto (32) y Florencia Guiñazú (30). Ella era técnica en higiene y seguridad laboral.

## "Llamen a la policía, los chicos están solos", el cartel tras un femicidio

Florencia Guiñazú tenía 30 años y dos hijos. Había denunciado a su marido por violencia de género. Él la mató, dejó un mensaje para los vecinos y se suicidó.

#### MENDOZA, CORRESPONSAL

#### Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

Florencia Guiñazú (30) jugaba al fútbol, una de sus mayores pasiones. Era mamá de dos chicos pequeños y trabajaba como tatuadora. Acababa de cumplir 30 años, una semana antes de ser asesinada por su marido.

Este último sábado por la tarde, un cartel escrito a mano dio el primer indicio de que algo grave había ocurrido. "Llamen a la policía que los niños están solos", podía leerse en el cartel pegado en la puerta de su casa, en un complejo de departamentos en la localidad de Las Cañas, en calle Bombal al 300 de Guaymallén, Gran Mendoza.

Florencia era mamá de una nena de 5 años y un varón de 7 que fueron testigos de la violencia que su papá ejercía hacia ella. La joven había denunciado a su pareja por violencia de género en noviembre del año pasado. Pero habían vuelto a vivir juntos.

Un vecino encontró solo en el living de la casa al nene jugando con una consola de videojuegos. Tenía hambre. Golpeaba a la habitación de sus padres pero nadie respondía. Estaba cerrada con llave por dentro. La nena, la menor de los hermanos, se había ido a la casa de su abuela.

Florencia dedicaba su tiempo li-

bre a los deportes: jugaba al fútbol, practicaba rugby y hacía crossfit.

En sus redes sociales, compartía su pasión por la naturaleza. Había nacido en la localidad de La Consulta, en el Valle de Uco mendocino, un pueblo tranquilo rodeado de viñedos, árboles frutales y con las imponentes montañas del Cordón del Plata, muy cerca.

#### El asesinato ocurrió en Guaymallén, en las afueras de Mendoza.

La joven mamá estaba radicada desde hacía varios años en la zona metropolitana de Mendoza. Allí había formado pareja con Ignacio Notto (32), padre de sus dos hijos.

La principal hipótesis que investiga el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello es que Notto fue quien la asesinó y luego se suicidó.

Florencia era Técnica en Higiene y Seguridad Laboral. Pero se ganaba la vida como tatuadora. Sus trabajos los compartía en un perfil de Instagram, en el que tenía más de 25 mil seguidores.

Sus amigas y conocidas del Colectivo Feminista del Valle de Uco. postearon: "La violencia machista y femicida nos arranca a golpes la vida de una piba que amaba el deporte, entrenaba fútbol, rugby y crossfit".■

### Recapturaron a otro preso que se fugó de una comisaría porteña

La Policía de la Ciudad recapturó al tercero de los once delincuentes que escaparon de dos comisarías porteñas entre el domingo 31 de marzo y el lunes 1° de abril. Lo encontraron en la casa de su pareja, en la villa Zavaleta.

Se trata de Alfredo Damián Martínez Florentín, paraguayo de 25 años, quien se había fugado de la Alcaidía 1 Quinquies, de la calle Perú al 1050. Estaba preso por robo.

La detención se produjo tras un allanamiento realizado a partir del llamado al 911.

Cuando los agentes de la UPB de la villa Zavaleta llegaron a la dirección denunciada, se entrevistaron con una mujer que dijo ser la pareja del detenido, quien se mostró nerviosa. Al ingresar a la propiedad, lo encontraron.

El pasado 31 de marzo, cerca de las 21, unas 15 personas detenidas en la alcaidía, intentaron escaparse. Nueve lo lograron y otros seis fueron detenidos justo antes de salir.

Tras la fuga, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo cerrojo y recapturó a dos. Además, logró calmar la situación dentro de la comisaría, donde tenían más deteni-



Alfredo Florentín. Tiene 25 años.

da para alojar 12 personas de manera temporaria, había 20 presos, varios con prisión preventiva.

Fuentes policiales contaron que los custodios de la dependencia escucharon "ruidos extraños" en una de las celdas y, cuando fueron a inspeccionarla, sólo había cinco presos. La alcaidía, justificaron en el Gobierno porteño, estaba "sobrepasada" en capacidad a un 100%.

El lunes 1° de abril, dos presos se escaparon de una comisaría de Balvanera tras cortar la reja de uno de dio en la alcaidía 3°, que está ubicada en Lavalle al 2600, en Once. Ambos estaban presos por robo y uno de ellos sumaba un pedido de captura de la Justicia bonaerense.

Según las fuentes, se trata de Miguel Escobar y Walter Ramos, ambos con frondosos prontuarios.

Escobar debería haber estado preso en dependencias de la Provincia de Buenos Aires, pero fue capturado por la Policía porteña. Tiene una condena por tenencia ilegal de arma de fuego, en los juzgados de San Isidro y, en paralelo, se lo acusó de tráfico de drogas en otro tribunal bonaerense.

Por su parte, Ramos tuvo una causa por robo en el Ferrocarril San Martín del 2015, por la que fue sobreseído en 2018. Pero, en paralelo a aquel expediente, se lo condenó en un juicio abreviado a 10 meses por otro robo en el partido de San Martín. Recuperó la libertad en 2020 y desde entonces entró y salió de la cárcel.

La Ciudad enfrenta una crisis carcelaria profunda. El número de detenciones no para de crecer y, según reconocen en el Gobierno, la cantidad de presos pasó de 1.800 a dos. En esta dependencia, habilita- los calabozos. Esta nueva fuga se 2.005 en tres meses de gestión.



Destrucción. El impacto ocurrió cerca de Crespo. DIARIO UNO

### Entre Ríos: tres jóvenes volvían de un recital y murieron en un choque

Un choque entre dos autos sobre la Ruta 12 en Entre Ríos dejó como saldo a tres jóvenes muertos y tres heridos. Ocurrió ayer a las 6.45, a la altura de Crespo.

Fuentes policiales confirmaron que la violenta colisión frontal se dio entre un Toyota Corolla en el que viajaba una pareja oriunda de Paraná, y un Volkswagen Golf con recital en un boliche de Crespo, Arizona, e iban camino hacia Nogoyá.

Allí, volvían de madrugada luego de presenciar la actuación de Néstor En Bloque, LGante y la Banda de la Lechuga. Tres de esos cuatro jóvenes murieron en el lugar, tras el impacto. El siniestro está siendo investigado y se des-

## Spot

#### Música



A las corridas. Louis Tomlinson pasó fugazmente por la capital argentina: llegó el viernes por la noche, el sábado dio entrevistas y se fue ayer a la mañana. JUANO TESONE



Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

n poco más de 24 horas, Louis Tomlinson pasó por Buenos Aires y causó una conmoción, con cientos de fans agolpándose en la puerta de su hotel cantando y gritando su nombre, y también ocupando casi toda la cuadra donde está una radio FM adonde fue a dar una nota. El fanatismo que genera en Argentina con su carrera solista el excantante de One Direction es tan grande que de hecho dará un recital en el mismo estadio donde estuvo en 2014 con la mega-boy band. Será el 18 de mayo en Vélez Sarsfield.

Louis Tomlinson ya tiene dos discos como solista y se encuentra de gira por el mundo presentando el más reciente, Faith in the Future. Salió en noviembre de 2022 y sorprendió con su sonido más rockero, cercano al brit-pop de sus amados Oasis, y menos pop. Fue número uno en Inglaterra y salieron tres singles, Bigger Than Me, Out of My System y Silver Tongues.

La visita fue realmente fugaz, con el propósito de promocionar su show del mes que viene, a la vieja usanza, cuando los artistas recorrían los países para publicitar discos o giras, algo que actualmente hacen por Zoom o con posteos en sus cuentas oficiales. Llegó el viernes por la noche y pasó el sábado cumpliendo una intensa agenda, para irse ayer temprano.

Primero fue a la cancha de Vélez para una nota televisiva que se dará por TN, y después fue a la radio Los 40 Principales, donde sus fans llenaron toda la calle Gorriti, entre Ravignani y Arévalo, para presenciar una entrevista donde se sumaron ocho oyentes que le hicieron una pregunta cada una.

Finalmente arribó a las 16 al hotel Four Seasons, donde otros cientos de fans lo esperaban a los gritos. Allí dio una serie de reportajes y charló con **Clarín** en un salón armado como pequeño set de televisión, con luces y un decorado con su nombre y la tapa del disco.

"Nunca, ni por un segundo, pensé que estaría pasando por algunas de las mismas experiencias -dijoque tuve la suerte de vivir en la banda. Pensé que eso era algo único. En-



#### Nunca pensé que estaría pasando por algunas de las mismas experiencias que viví en la banda".

tonces poder venir aquí y sentir el nivel de amor y la reacción increíble en la estación de radio de hoy, significa muchísimo para mí. Cuando imaginé cómo sería mi carrera en solitario, realmente no sabía qué esperar", dice.

A los 32 años, tiene la experiencia de haber sido parte de **uno de los fenómenos pop más grandes de los**  últimos 20 años, con récords de venta y shows agotados en estadios por todo el mundo. Y ahora está repitiendo el furor a solas, tal como ocurrió apenas un poco antes con su excompañero Harry Styles. En el caso de Louis, primero agotó el estadio cerrado Movistar Arena en 2022 y ahora va por una enorme cancha de fútbol como Vélez.

#### -¿Pensabas que al ser solista tenías que empezar de abajo y cantar en lugares más pequeños?

-Sí, exacto. Pero resulta que todavía puedo tocar en lugares grandes, así que es genial.

#### -¿Podemos realmente hablar de una louistomlinsonmanía? ¿Ocurre en todas partes o es especial en América Latina?

-En términos del nivel de intensidad, viendo lo que pasó hace un momento en la estación de radio, eso ciertamente no me sucede en todas partes. Dejame decirlo así: es increíble estar tan lejos de casa y sentir este nivel de amor. Me entusiasma mucho pensar en cómo será el show acá.

 -Pasaron casi exactamente diez años desde la última vez que lle-

#### naste Vélez. ¿Cómo te sentís al volver al mismo estadio?

-Me siento muy afortunado de poder volver a tocar en esos lugares por mi cuenta. También me siento muy, muy orgulloso de mí y de mis fans. Hemos creado algo que es bastante especial, y lo hicimos juntos. Con ellos como oyentes, pero también como facilitadores. Eso realmente ayudó a mi confianza y me hizo sentir bien en el escenario. Es una relación encantadora y estoy muy orgulloso de ella.

#### -Esta gira empezó hace casi un año, ¿cómo evolucionó con respecto a los primeros shows?

-Definitivamente me siento en un buen lugar en este momento con el show. De todos modos, de antemano estaba emocionado con esta gira porque este álbum fue diseñado para el show en vivo. Así que estaba emocionado de ver cómo funcionarían las canciones. Y la energía es genial. Estoy muy emocionado de mostrarle Faith in the Future a América Latina.

#### -¿Cómo surgió la idea de hacer un cover de Arctic Monkeys en vivo?

-Arctic Monkeys creció a unos 20 mi-

CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 Spot 39

nutos de donde vivo. Fue algo muy cercano, muy fresco en la mente y obviamente enorme. Yo estaba creciendo y también soy un gran admirador. Suelo hacer la canción 505 porque es muy bonita. A menudo, con las versiones, pienso más en lo que me gustaría cantar que en lo que imagino que a todos los demás les gustaría escuchar, lo cual tal vez esté mal planteado, pero lo estoy disfrutando.

#### -Cuando eras adolescente cantabas temas de Oasis y ahora tenés una banda rockera que suena muy brit-pop, casi cerrando un círculo.

-Gracias. Soy muy, muy afortunado de tener la banda que tengo. Rinde sonora y visualmente, todo lo que es importante para mí. Suena increíble. No sería capaz de hacer esto sin mi banda.

#### -En vivo hacés una canción de One Direction. ¿Sentías esa sombra al comienzo de tu carrera en solitario y ahora estás más cómodo mirando hacia atrás?

-Pienso un poco en ambas cosas. Al comienzo de mi carrera me habría preocupado un poco más por poner demasiadas canciones de One Direction en el repertorio. Lo que más quería era extender mis alas y mostrar quién era. Pero a medida que pasó el tiempo, los momentos nostálgicos me empezaron a parecer realmente encantadores. Es una hermosa mezcla de nostalgia y está muy lindo hacerlo.

#### -Esta es la tercera vez que visitás nuestro país. Si tuvieras que describir en tres palabras a tus fans argentinas, ¿cuáles elegirías? -Apasionadas. Leales. Cariñosas.

-El futbolista Kun Agüero dijo que se habla mucho con vos a través de Instagram o Twitter. ¿Alguna vez lo conociste en persona?

-En realidad nunca nos hemos visto en persona. A lo largo de los años hablamos un poco aquí y allá, pero nunca me lo encontré. Tengo una especie de esperanza loca de que él pueda venir al show.

#### -Si tuvieras que elegir una de tus canciones, ya sea de Walls o Faith in the Future, que refleje cómo te sentís ahora mismo en tu vida, ¿cuál sería?

-Diría que el nombre del disco (Fe en el futuro) representa dónde estoy ahora mismo, pero en el futuro me gustaría ser siempre optimista. -Y si se borrara toda la discografía

#### de One Direction y hubiera que salvar una canción. ¿Cuál sería?

-Probablemente diría Story of my Life. Eso nos pareció un verdadero hito. Yo diría que es un poco más serio. Y también creo que es una canción un poco loca.

#### Sos un gran aficionado al fútbol, ¿tenés alguna preferencia por un club argentino?

-Tengo mucho miedo de decir algo equivocado... mejor digo que los amo a todos (risas).

## Emilia Mernes arrancó con toda la energía el primero de sus diez Movistar Arena

La artista de 27 años abrió el sábado su ".mp3 Tour", que en octubre la llevará a cantar en Vélez. El concierto tuvo alegría, pero también llanto.

#### Ornella Saitta

osaitta@clarin.com

Emilia Mernes reventó el Movistar Arena en el primero de sus diez shows en el estadio de Villa Crespo. La cantante hizo un repaso por los éxitos de su carrera y así le dio inicio a su ".mp3 Tour", que culminará con dos recitales en Vélez Sarsfield, en octubre.

En noviembre, Emilia lanzó su segundo disco, .mp3, un álbum inspirado en la década del 2000 y que creó alrededor de la cantante de 27 años una imagen característica. Tanto las canciones como la estética fueron las que Emilia trasladó al escenario este sábado.

Las butacas se llenaron de fanáticos, en su mayoría niñas, luciendo los icónicos looks de su ídola. Dos colitas de pelo, las clásicas baby tees, polleras cortas, tiro bajo, mucho rosa y los infaltables brillos debajo de los ojos.

Luego del paso de Connie Isla, la primera de las distintas teloneras que tendrá, los ojos de Emilia se proyectaron en la pantalla de atrás del escenario. En el centro se formó una estrella de metal se formó y, al abrirse, Mernes apareció detrás de ella.

Totalmente vestida de rosa, dio inicio al concierto, cantando las estrofas de Exclusive, mientras los gritos de los presentes aturdían.

La entrerriana no pisó el escenario sola: lo hizo con una decena de bailarines que, vestidos en los mismos colores que ella, la acompañaron en una coreografía que poco se ve en los recitales argentinos y que siguió durante las dos horas de concierto. Perreo, movimiento de caderas, sincronía y sensualidad fueron el patrón.

La primera parte del espectáculo estuvo repleta de temas para hacer bailar a todos sus fanáticos, con dance breaks entre medio. Facts, Cuatro Veinte y Jagger le siguieron a la primera canción.

Tras cambiarse el top por un corpiño de brillos y sacarse la boina, la artista regresó al escenario para cantar Intoxicao. Al terminar, se colocó una bata y se fue, mientras la cámara la seguía a su camarín. En las pantallas, se la podía ver cambiándose de look detrás de un biombo, mientras cantaba una parte de Jet Set, su colaboración con Nathy Peluso.



Rosa furioso. Así empezó Emilia el concierto, que duró dos horas y contó con numerosos invitados.

su primer cambio completo de ropa, con el que dio lugar a Oiitos verdes. Fue entonces que lo que parecía el soporte de luces sobre su cabeza bajó hasta el nivel del escenario y Emilia se subió para cantar Icónicos, el romántico tema escrito para su novio, el trapero Duki. Este nuevo escenario dejó a todos boquiabiertos cuando comenzó a moverse hacia el medio del Movistar Arena, sobre la cabeza de todos los presentes, y uniéndola con un escenario ubicado en la parte trasera del recinto.

Allí la esperaba un escritorio con objetos de los años 2000, incluyendo un videojuego que Emilia comenzó a jugar mientras se proyectaba en las pantallas. Su personaje recorría un camino, mostrando que el show se encontraba en el nivel 1. Tras otro momento de baile, empezó el nivel 2.

Desde el escenario trasero, la cantante presentó algunas canciones de su primer disco, ¿Tú crees en mí?, incluyendo Latin Girl, La Chain y Cielo en la mente.

Mientras regresaba al escenario original, hizo referencia a las críticas que recibió por no dar su opinión tras el cruce de Lali Espósito y Javier Milei, y la polémica que se generó luego de que su equipo legal instara a emprendedores a que dejen de vender productos con su imagen sin su autorización.

"Les voy a ser sincera. Estas últimas semanas me he sentido muy Al volver al escenario, ya tenía abrumada y muy cansada por to- de Emilia con Miranda!.

do el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar muy hermoso donde puedo interactuar con ustedes, pero a veces se transforma en un lugar muy hostil. Les pido disculpas si desaparecí en algún momento", agregó.

Y sumó: "Si yo no hubiese hecho mi terapia, no hubiera trabajado en el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar parada ante todos ustedes. Me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas, y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no fuera lo suficientemente importante, o simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular".

Además, habló del trato a las mujeres en la industria de la música y pidió que se las deje de comparar: "Me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran, pero me enoja tanto cuando nos comparan constantemente. Es agotador, se nos exige tanto en la industria... Que nos copiamos, que quién hizo más números, que quién usó esto primero. Basta A mí me encanta ver cuando mis compañeras se paran en el escenario y luchan por nuestros derechos, loco. Me enojé".

Luego le agradeció a su "compañero" e invitó a Duki al escenario. Juntos cantaron Como si no importaray se besaron varias veces. Luego de entonar Mi otra mitad, se dio inicio al "sad level", que abrió con Uno los dos, la canción

En A 1000 km, bajó del escenario para grabarse, tomarse fotos y hasta darle besos al público. Pero el momento más fuerte fue cuando se sentó en un sillón para cantar Guerrero, la canción dedicada a su padre, quien estuvo al borde de la muerte luchando contra un cáncer y quien se encontraba en primera fila observándola. Mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, fue el público quien la ayudó a terminar la canción.

El segundo invitado de la noche fue Tiago PZK, quien se sumó al escenario para cantar Rápido lento. Luego vino Undergroundy comenzó una seguidilla de colaboraciones con invitado tras invitado. En la intimidad contó con la presencia de Callejero Fino; para Salgo a bailar se sumó FMK, y luego Tiago PZK volvió a aparecer para Una foto remix junto a Nicki Nicole. Duki volvió al escenario junto a FMK y Tiago para explotar el recinto al ritmo de Los del espacio. El último tramo del recital comenzó con GTA y cerró con No se ve, con el ánimo bien arriba.

La seguidilla en el Movistar Arena siguió anoche. Luego habrá recitales el viernes 19, sábado 20, domingo 21 y martes 231, y el 3, 29, 30 y 31 de mayo. En el medio irá a Córdoba, Salta, Mendoza y Rosario, además de Uruguay y Paraguay. La gira seguirá con ocho conciertos en España y cerrará con dos en el Estadio José Amalfitani, el 12 y 13 de octubre. ■

40 Spot

#### **Streaming**



Investigación. La serie se puede ver, completa, en poco más de una hora y media. Pasaron doce años de los hechos reales que reconstruye.

## Ideal para los amantes de la series cortas sobre hechos reales

Esta miniserie de Netflix recrea una seguidilla de crímenes ocurridos en Alemania en 2012. Los puntos fuertes y débiles de un relato para maratonear.

#### "Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín"



Buena

Documental con dramatizaciones
Con: Andreas Voges y Rick Hübner
entre otros participantes del relato
Dirección: Jan Zabeli y Caroline
Schaper Guión: Caroline Schaper
Emisión: Tres episodios en Netflix.

#### Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

Los catálogos de streaming están plagados de true crime, ese género que permite recrear casos policiales reales, con el condimento de la dramatización. Más de uno podrá preguntarse para qué verla si ya sé cómo termina, pero está comprobado-a esta altura de la invasión de contenido audiovisual en todas sus formas- que conocer el final no provoca necesariamente descarte. Es más, en muchas producciones

ahí radica el gancho. Como sucede con *Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín*, la miniserie documental que acaba de estrenar Netflix y que se puede devorar de un bocado.

Más allá de que sea corta -calificativo que a muchos les suma a la hora elegir qué consumir en el streaming-, esta serie cuenta detalles de una seguidilla de crímenes que ocurrieron en Alemania hace 12 años. Provocaron tal revuelo en su país y en buena parte de Europa, que fue agenda en los noticieros de casi todo el mundo. Para más de uno en la Argentina, el tema estará fresco.

Si bien se sabe qué ocurrió en esas agitadas noches alemanas del 2012 y cómo siguió y terminó la investigación, mejor no develar el proceso policial y judicial, ya que una de las virtudes de esta producción es el buen manejo de la tensión y el suspenso. Y el armado de las piezas para terminar de entender el horror de este caso.

Muerte nocturna en Berlín - que oficia de temporada única del proyecto de Netflix Escena del crimenmuestra cómo se llega a dar con el asesino de tres personas vinculadas con la comunidad LGBTQ. Lo que en principio parecía un asesinato aislado termina formando parte de un modus operandi a manos de una misma persona. Pero el qué la lleva a hacer esto y cómo se llega a dar con el asesino es un logro de Caroline Schaper, a cargo del guión de esta miniserie de tres episodios que apenas superan los 30 minutos (34', 37' y 35').

#### Una de sus virtudes es el buen manejo de la tensión y el suspenso.

Amén de que nunca pierde de vista a las víctimas ni al victimario, este true crime está bien contextualizado socialmente, con la noche, los excesos, la alegría y los misterios de la movida joven de Berlín. "El mundo de las fiestas también tiene su lado oscuro", dice uno de los personajes que da su testimonio. De entrada se percibe el clima festivo atravesado por la muerte.

Más allá de algunas licencias, el enfoque del caso no pierde rigurosidad, especialmente por el soporte audiovisual y las voces de los que formaron parte de la investigación. También son clave los testimonios de los familiares de las víctimas.

Lo que no le permite pegar el salto de "buena" a "muy buena" es que por momentos la dramatización pareciera exagerar algunos puntos clave. Y, entonces, la verosimilitud de los hechos se resquebraja. Son segundos en los que la realidad entra en zona de riesgo a manos de la ficción.

Pero el relato sale rápido de esa banquina y vuelve al carril de saber contar seriamente un caso que ha conmovido a muchos. Y, si bien no escatima en imágenes dolorosas, en poner en primer plano el trabajo de peritos, de forenses y de policías, sabe cuál es su piso para no caer en el sótano de la morbosidad, del que más de un true crime no ha podido subir.

#### Series para ver en la semana

#### Bellas artes

DESDE EL JUEVES EN STAR+

En esta comedia negra, Oscar Martínez es Antonio Dumas, un historiador de arte y gestor cultural que resulta nombrado director de un importante museo en Madrid. Allí deberá lidiar con personajes curiosos del mundo del arte. De Gastón Duprat y Mariano Cohn. Escrita por Andrés Duprat.

#### Secuestro del vuelo 601

DESDE EL MIÉRCOLES EN NETFLIX

Basada en hechos reales, la serie explora, a lo largo de seis episo-

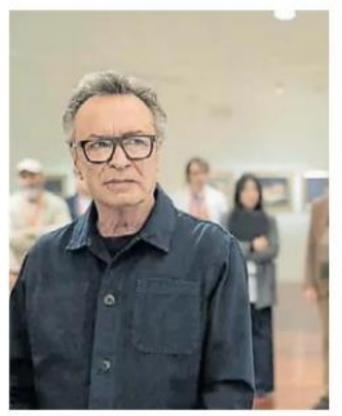

Bellas artes. En Star+.

dios, la historia del secuestro de un avión comercial ocurrido a inicio de los '70 en Colombia. Con Christian Tappan, Mónica Lopera, Enrique Carriazo, Marcela Benjumea y Carlos Manuel Vesga.

#### Sin cerrojos: un experimento carcelario

DESDE EL MIÉRCOLES EN NETFLIX

¿Qué sucede si se les da ciertas "libertades" a un grupo de presos? El reality se hace esa pregunta y lleva adelante un experimento en una cárcel de Arkansas (Estados Unidos).

#### Miss Scarlet & The Duke

HOY A LAS 22, POR FILM&ARTS.

TAMBIÉN EN FLOW.

Serie histórica británica-estadounidense ambientada en la época victoriana, con Kate Phillips y Stuart Martin.

#### Stanley Tucci: Searching for Italy

MAÑANA A LAS 21, POR CANAL 201 Y 1201 DE DI-

A lo largo de seis episodios, el actor Stanley Tucci viaja a Italia para explorar las cocinas regionales de ese país.

Spot CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Cine



Protagonistas. Niels Schneider y Lou de Laâge hacen de dos viejos compañeros de secundario que se reencuentran y empiezan un amorío.

## Sólo 13 salas de Estados Unidos dan el filme 50 de Woody Allen

Filmado en París y hablado en francés, "Golpe de suerte" es otra muestra del ostracismo en el que cayó el cineasta. No tiene fecha de estreno en el país.

#### THE NEW YORK TIMES, ESPECIAL

#### Marc Tracy

Este fin de semana, trece cines en Estados Unidos proyectaron Golpe de suerte, un enérgico thriller en francés sobre una esposa aburrida de París que engaña a su marido rico y distante con un antiguo compañero de secundaria, lo que provoca consecuencias fatales.

Sin los créditos de apertura y ciertos elementos característicos (partitura de jazz, ambiente adinerado, temática vinculada al asesinato y la suerte, bromas secas y cosmopolitas), un espectador promedio podría ver este filme sin saber que es la película número 50 dirigida por Woody Allen.

El idioma extranjero (que Allen no domina: su guion original fue traducido para el rodaje), la ausencia de las estrellas estadounidenses que suelen conformar los elencos de Allen, la recepción discreta que tuvo este hito: todo sugiere la incomodidad que rodea este nuevo estreno de un cineasta que es tan distinguido como divisor.

"Sólo continuamos haciendo lo que veníamos haciendo, y estamos



Activo. A los 88 años, Woody Allen no se rinde y planea otra película.

Aronson, la hermana de Allen y productora de sus películas desde 1994, durante una entrevista.

Agregó que Golpe de suerte fue financiada en Europa, pero se negó a revelar quiénes respaldaron el proyecto.

A los 88 años, Woody Allen lleva más de medio siglo de carrera. Es el escritor y director de clásicos influyentes como Annie Hall (1977) y Crímenes y pecados (1989). Ya avanzada su trayectoria, en un pefelices de que se estrene", dijo Letty riodo que comenzó con Match afecto por sus películas se vio trayectoria en los Globos de Oro.

point en 2005, contó con colaboraciones con estrellas como Scarlett Johansson, Timothée Chalamet y Cate Blanchett, quien ganó un premio Oscar por Blue Jasmine (2013).

Medianoche en París, la comedia de 2011, le trajo su cuarto premio Oscar a guion original, y recaudó más de 150 millones de dólares en todo el mundo, algo que implica un megaéxito para los estándares del cine independiente.

Pero para muchos cinéfilos, el

eclipsado por las acusaciones que hay en contra del director.

En 1992 su hija Dylan Farrow, que entonces tenía 7 años, dijo que Allen había abusado sexualmente de ella, meses después de haber comenzado una relación con Soon-Yi Previn, la hija adolescente de Mia Farrow, su expareja y madre de Dylan. Actualmente, Previn ya lleva 26 años casada con Woody Allen.

Allen nunca fue procesado por estas acusaciones, a pesar de la investigación que se llevó a cabo. El director niega haber abusado de Dylan. Tanto él como sus abogados sugirieron que Mia Farrow influenció a su hija.

Durante décadas, ni la acusación de Dylan Farrow ni la relación entre Allen y Previn obstaculizaron la capacidad del director para hacer películas. Entre 1982 y 2017, no hubo año en el que no se estrenara un nuevo largometraje suyo.

Su reputación permaneció prácticamente intacta hasta 2014, cuando Dylan Farrow, ya adulta, reiteró su acusación (publicada en el blog de un columnista de opinión del New York Times) poco después de que Allen recibiera un premio a la

"¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen?" escribió Farrow. "Antes de responder, debes saber: cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un ático oscuro, parecido a un armario, en el segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Luego, abusó sexualmente de mí".

En medio del movimiento #Me-Too tres años después, Farrow publicó otro ensayo en el que se preguntaba: "¿Por qué la revolución #MeToo ha salvado a Woody Allen?". Muchos críticos de cine señalaron a Allen como el ejemplo por excelencia de la pregunta

#### Las críticas no fueron muy entusiastas, pero tampoco duras con la película.

emergente: ¿cómo considerar el trabajo y el legado de un artista importante, incluso querido, que fue acusado de actos imperdonables?

Los actores Timothée Chalamet y Rebecca Hall anunciaron que donarían sus salarios de Un día lluvioso en Nueva York (2019), y otros colaboradores anteriores, entre ellos Kate Winslet, Mira Sorvino, Colin Firth y Greta Gerwig expresaron públicamente su arrepentimiento por haber trabajado con Allen. (Pero otros, como Diane Keaton, que interpretó a Annie Hall, continuaron defendiéndolo).

En 2018, Amazon disolvió un acuerdo cinematográfico multimillonario con Allen, citando un renovado enfoque en las acusaciones, y al año siguiente la empresa abandonó la distribución de Un día lluvioso en Nueva York.

No está nada claro si el público se puso decisivamente contra Allen o no. Un día lluvioso en Nueva York, una comedia romántica protagonizada por Chalamet, Elle Fanning y Selena Gomez, con un distribuidor diferente, recaudó casi 25 millones de dólares en taquilla fuera de Estados Unidos, donde su huella fue mucho menor.

Golpe de suerte (su título original es Coupe de Chance) se estrenó en septiembre en el Festival de Cine de Venecia con una ovación de pie y protestas afuera. Se proyectó hace meses en Francia, España y una docena de países más.

Desde este viernes la proyectan cines en siete estados de los Estados Unidos, incluido Quad Cinema en Manhattan, el terruño de Allen. Todavía no tiene fecha de estreno en salas de la Argentina, ni tampoco en plataformas de streaming.

Es posible que esta no sea la última película de Allen. Una nueva, dijo Aronson, "está en proceso de negociación". Y añadió: "Woody está trabajando en un guion. Entonces veremos qué pasa".■

Spot CLARIN - LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Cultura

Leila Tschopp habla de "Pintura inhumana", su nueva exposición, que fue curada por Mariana Obersztern y se puede visitar gratis en ArtHaus.

## "Hice una puesta radical y poco condescendiente para el espectador"



#### Pilar Altilio

Especial para Clarín

a nueva muestra de Leila Tschopp (Buenos Aires, 1978) abre en la planta baja de ArtHaus una situación que se expresa en el título Pintura inhumana, consiguiendo crear un clima especial que transforma la sala completamente. Fue curada por Mariana Obersztern, quien ya desde el texto destaca la imbricación entre las pinturas y las arquitecturas que las albergan. Esas obras van desde los lienzos hacia su presencia tridimensional: "Empatan aquí con las emociones batientes: glorietas inconclusas, esquinas falsas y pasillos escorzados funcionan en las pinturas como cámaras de reverberancia que desde sus formaciones deshabitadas acrecientan el rigor existencial", expresa en el análisis curatorial.

Tschopp se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en 2002 y luego asistió al taller de Análisis de Obra del artista Tulio de Sagastizábal. Participó en residencias internacionales en New York, Maine y Santa Mónica, en Estados Unidos; México y Alemania.

Y recibió las becas de The Pollock-Krasner Foundation, New York, Estados Unidos (2012); Fondo Metropolitano de Buenos Aires (2012); del Fondo Nacional de las Artes (2008 y 2016) y de la Colección Oxenford (2020).

#### -¿Cómo pensaste la muestra?

-Fue a partir de la invitación, que es como vengo trabajando desde hace un tiempo, ya que hay algo del espacio que voy a usar que me aporta la sala: puede ser la paleta, el tono emocional. Me gustan las instalaciones como idea de montar un espacio sobre otro ya existente, porque ves otra sala no sólo en el recorrido, sino en el clima. Cuando comencé a trabajar, pensé en comprimir la altura repitiendo la estructura del techo que es compartimentada, de tonos negros y grises muy oscuros. Organicé el espacio creando estas

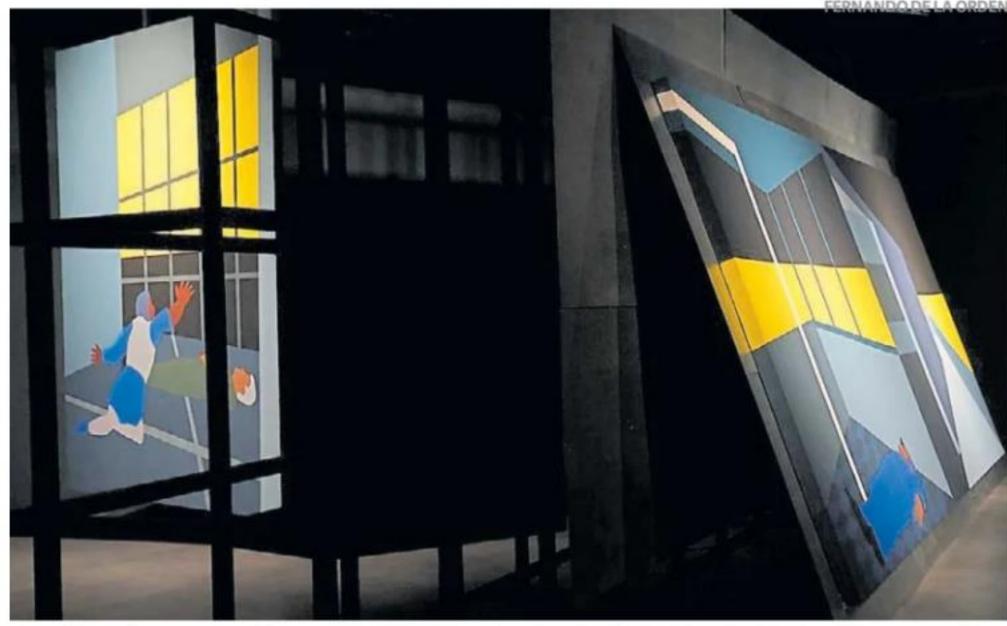

Desorientación. Esquinas falsas y pasillos escorzados suman al efecto desestabilizador de las pinturas.

organizaciones modulares que funcionan como grilla o reja y jaula en cierto modo, para condicionar la experiencia del espectador. -¿Qué efecto buscabas?

-Las pinturas se ven como inter-

ceptadas y aunque no suelo trabajar con la figura humana, aquí aparecen esos cuerpos esquematizados como en una gestualidad de la que no estamos seguros si son visiones o cuerpos materiales.

#### -¿La idea de lo inhumano ya había aparecido?

-No sé si en esa categoría. Es el espacio el que me sugiere un clima. En este caso, trabajé la idea de lo inhumano como contexto, como hábitat y también como una doble connotación que traje a la arquitectura, comprimiendo la espacialidad y generando una relación con aquello en lo que nos cuesta reconocernos, en lo incierto, lo otro, cierta crueldad que nos desconcierta como si no fuera propio.

Su paleta ha cambiado completamente desde su anterior muestra en Galería Hache. Si bien hacía referencia al fuego, era cálida por completo. Ahora predominan los grises, los negros y el contraste de unas luces frías conseguidas por unas líneas blancas en combinación con unos amarillos que no funcionan como algo cálido. El espacio de la sala no solo se complejiza por las estructuras de rejas que interceptan el recorrido, sino por

la dinámica que alternan unos chapones grises con un rol fundamental, aun cuando las pinturas luego se autonomicen de la instalación.

Según Leila, este material apareció en una conversación al recorrer el espacio con María Teresa Constantín, directora de visuales de Arthaus, quien le presentó a Andrés Buhar, el director general.

"Andrés tiene una planta donde trabaja con estos materiales para modular y darle otras formas. Me fascinó porque tiene una superficie lisa al tacto, pero suma una cierta textura visual que lo hace apenas iridiscente, algo que le otorga una frialdad que me gustaba mucho emparentar con mis pinturas. También me preocupa la ecología de las muestras, estas arquitecturas temporarias que luego de desarmadas pueden reciclarse. En La casa de fuego trabajé con unas estructuras de caño que vengo reciclando pero que tienen un volumen menor ya que las guardo en mi taller. Para mí la puesta en escena, cierta composi-

#### **COORDENADAS**

Pintura inhumana De Leila Tschopp, en ArtHaus (Bartolomé Mitre 434). De martes a domingo, de 14 a 22. Con entrada libre y gratuita, hasta el 23 de junio.

ción teatral o escenográfica es atrayente. Por eso me resulta interesante trabajar con Mariana Obersztern como curadora, porque ella es directora teatral y en conversaciones que fuimos teniendo me ayudaba a construir otras imágenes, me disparaba hacia otras ideas".

#### -El espacio transmite la estructura de la instalación que juega con esa compresión, pero a la vez tiene lugares vacantes que permiten captar cierta sensación física al recorrerla.

-Hice una puesta radical y poco condescendiente para el espectador. Los materiales son fríos, todo gris; los personajes son enigmas; el espacio no sabemos si es interior o exterior; algo persiste en lo enajenado del recorrido para que se sienta como la 'temperatura' de lo construido. Ya había trabajado la idea del desierto como paisaje que nos abisma, nos aísla, y también como metáfora de algo que nos desorienta sin puntos de referencia, de lo repetido que te confunde. Pero acá se agrega el juego del enrejado, potente y duro, más esas superficies que dan reflejo de las chapas y algo nuevo que aparece ahora en mi forma de pintar, ya que a esas geometrías rectas les agrego una sutil textura al soporte que dialoga con esas geometrías neutralizadas.

#### Horóscopo

#### ARIES

Premisas claras y acciones que definen el rumbo, cosecha buenos resultados. Momento de ocupar espacios vacantes para actuar.

#### **TAURO**

Reconstruya sus ideales y podrá expresarse con convicción y firmeza. Formule una idea nueva para concretarla en la realidad.

#### **GÉMINIS**

Las relaciones sociales avanzan sobre un terreno positivo. Cuídese al exponerse, demasiados frentes pueden perjudicarlo.

#### CÁNCER

Recupera la confianza en sus ideales y cambia el ritmo. Utilice conductas diferentes que lo ayuden a enmarcar su estrategia.

#### LEO

Trata las diferencias con sus socios sin perder de vista ideas propias. No desaproveche el tiempo y prepare sus actividades.

#### **VIRGO**

Pone en acción sus capacidades personales. Se capacita para encarar nuevas actividades laborales y optimiza sus beneficios.

#### LIBRA

Un cambio de actitud puede resolver temas puntuales en su economía. Con imaginación y audacia podrá concretar sus proyectos.

#### **ESCORPIO**

Busca respuestas que le harán ganar un lugar importante. Tenga en cuenta la experiencia, nuevas ideas lo conducen a la verdad.

#### SAGITARIO

Busca nuevas estrategias para ponerlas en práctica en la realidad. Las relaciones personales dejan paso a nuevas propuestas.

#### CAPRICORNIO

Involúcrese con sus ideales para llevarlos a la práctica. Expresa sus temores pero recibe respuestas positivas del entorno.

#### **ACUARIO**

Es importante prepararse para los cambios que desea realizar. Busca el equilibrio y se toma un tiempo para reformular sus ideas.

#### **PISCIS**

Dar y recibir en los afectos es la consigna que más ayuda a mejorar las relaciones laborales. Dele un nuevo impulso a sus



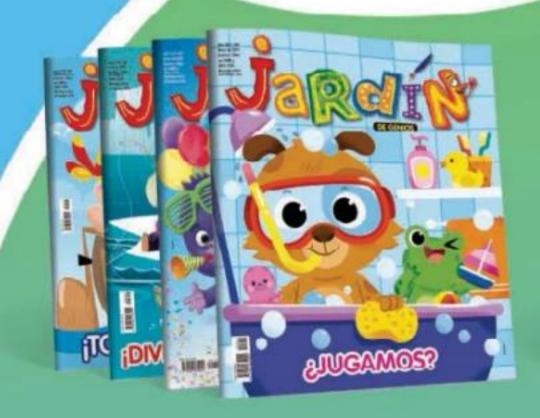





1 REGALO DE PEPPA PIG



Sandwichera





# ELEGITUSUPER PACK FAVORITO DE JARDÍN DE GENIOS Y PEPPA PIG

4 revistas + 2 libros + 2 cuentos + 1 REGALO PEPPA PIG

a sólo \$2900 + \$380,10 REI

## YA ESTÁ EN TU KIOSCO Mo te lo pierdos!



OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 08/03/24 AL 08/05/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) KIT MERIENDA PEPPA PIG ORIGEN CHINA.



@2023 ABD Ltd/Ent. One UK Ltd/Hasbro.

## Clasificados

## **Clarin**

### Inmuebles

clasificados.clarin.com

| EPTOS E   | 1 ALQ. |
|-----------|--------|
| ZONA      | ) E    |
| ABASTO    |        |
| ALMAGRO   |        |
| BALVANERA |        |
| BOEDO     |        |
| ONCE      |        |



**OFRECIDO** ALQUILER

DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 2amb Corrientes y Bulnes, se alguila en \$280.000. Llamar al 11-4408-5350

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

| ZONA        | ) F |
|-------------|-----|
| CENTRO      |     |
| CENTROSUR   |     |
| CONGRESO    |     |
| MICROCENTRO |     |
| TRIBUNALES  |     |



**OFRECIDO** ALQUILER DEPARTAMENTO

CONGRESO 3amb Boon mts Av.Riv/ Corrientes/Callao Dña II41802609

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

**DEPTOS G** 1 VENTA G ZONA BARRACAS BOCA CONSTITUCIÓN MONSERRAT P.LEZAMA P. PATRICIOS POMPEYA SAN CRISTÓBAL



VENTA

SANTELMO

ZG

DEPARTAMENTOS

MONTSERRAT 2amb V.Cevallos 700 44mts U\$S55.000 1165769838

R04 VACACIONES

**VENTA R04 ARGENTINA** 

COSTA ATLANTICA STA.TERESITA Casa VENTA 9cdas mar Av.32 425977I4; II57618436

PROPIEDADES DEL INTERIOR Y EXTERIOR

VENTA

**ARGENTINA** CORDOBA

VALLE HERMOSO Terreno 17000 m2 en Cordoba con costa, U\$S 95.000. Dueño Directo. Escucho ofertas. Comunic. al 351-5120504

COCHERAS **R11** YBAULERAS

**VENTA** 

B.NORTE Cocheras 9 EN BLOCK. Av.Santa Fe 2813 TE 4922-1762

Autos

clasificados.clarin.com



SERVICIOS

**R36** 

PEDIDO

1123904827

PEDIDO

ASISTENTE

1133771423

CHOFERES, PERSONAL

YABASTECIMIENTO

CHOFER camioneta traslado de mo-

tos con/básico asistencia mecánica

zona Boulogne Sur mer enviar CV

CHOFER taxi & remise spin a cargo

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio

Corsa - Voyague- Spin II.64033783

CHOFER Cabify Excelentes condi-

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFER taxi a cargo 113100-2862

CHOFER Taxi a/cgo Dño 20753091

CHOFERES app Cabify reg cat D Spin prisma cronos 1124930222

OFICIOSY

CAMARERA / CAJERA c/exper para Bar. Hipolito Yrigoyen 1502 CABA

COCINERO y AYUDANTE de COCINA

EMPLEADO /A PARA ROTISERIA EN Caballito. Env CV al 114423-7439

c/exper. Enviar CV 114423-7439

**OCUPACIONES VARIAS** 

gerontológico

escrito

Whatsapp

1144185198 solo mensajes.

WhatsApp 1153047587

DE TRANSPORTE, AUTOS

15 VENTA AUTOMOTORES

AUTOMOVILES **R15 NACIONALES EIMPORTADOS** 

VENTA

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com AUTOMOTORES 15 VENTA

TOYOTA Corona 98 TD GL full-full 4p tech baul 1ºm 212mil km tit al dia, de fabr D4.800 155247-8789

**AVISO LUPA** 

cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este



Técnico

11 26532903 (0230) 4668866

24 PEDIDO

**EMPLEOS** 

ADMINISTRACION

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJERA cap V.Urquiza II-52598316

EMPLEADA manejo PC redes CULTA grupoemprender@fibertel.com.ar

EMPLEADO Administrativo con registro. Presentarse martes 9/4 de 8 a 11 en Cuba 2628 15 A CABA

EMPLEADO de farmacia para mostrador, estudios secundarios completos, con experiencia en atención al publico, full time no excluyente. CV a farnaciamjuncal@gmail.com

SECRETARIAS, **R25** RECEPCIONISTAS YOTROS

PEDIDO

RECEPCIONISTA Cajera Peluq c/exp 35-55añ dgos feriados II34746097

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com

TOYOTA

La tipografia tiene un



www.hondapilar.com.ar

**R26** 

EMPLEADOS, **VENDEDORES** YOTROS

26 PEDIDO

**PEDIDO** 

COMERCIAL

JEFE d/EQUIPO de VENTAS Activid. Inmobiliaria Producto innovador\*\*\* Enviar CV: mafejo27@hotmail.com

VENDEDORES de Quesos Fiambres Afines Para atención a comercios Somos mayoristas 11-2780-3592 defama@hotmail.com.ar

**R32 PROFESIONALES** 

**PEDIDO** 

Civil para Empresa Constructora, Capataz y/o Supervisor y mano de obra calificada para Obra ubicada en la localidad de Las Flores, Provincia de Bs. As. Enviar CV a bord@bordigonisrl.com.ar

**R34** 

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

CHICA CON RETIRO \* para Tareas domesticas en Puerto Madero de 18/35añs Con referencias Lunes a viernes d/8 a 18hs 11-3680-3288

ENCARGADA para casa de flia, con cama, con capacidad de ordenar y dirigir personal ya existente (o realizar cambios, si fuesen necesarios). Sueldo inicial \$360.000. Enviar CV gustavobsas5@hotmail.com o Whatsapp a 11-4938-0487

JOVEN /A p-limp Lavalle 1569 L.23

36 PEDIDO SERVICIOS

37 PEDIDO

FIAMBRERA c/exper Nazca 2626

MINUTERO c/exp CV 114423-7439

OFICIAL p/Fbca Pastas c/exper manejo maquinas c/Ref solo tur mañ CV a pastas1@fibertel.com.ar /WS: 11-3003-7788

OPERARIO taller de llantas 18-30 c/DNI Necochea 2298 R.Mejía

PASTELERO y PANADERO - - para Importante Confiteria (Zona CABA) Enviar CV a: 11-5053-3473

PINTOR AUTOS av. Garay 4067 Cap

REPOSITOR c/exper Nazca 2626

REPOSITOR Exper y cajera barrio palermo 1157780324

REPOSITOR para súper San Lorenzo 2754. San Andrés. San Martin

REPOSITOR y CAJERA c/experiencia

1170070987 Independencia 4181 REPOSITOR y CAJERAS exp disp/hs b/sldo Blanes 275 Cap 43074748

SEÑORITA y RECEPCIONISTA para Prv. Z/ Villa Crespo 11-5607-0227

PLAYERO/A P/ESTACION DE SERVICIO YPF /ENDEDOR/A PARA TIENDA FULL

25 a 45 años. Excelente presencia, Secundario completo (excluyente), Z/Lanús/L. de Zamora/Avellaneda y aledaños, Present, Lunes a Viernes a 19 hs c/CV, foto actual, fotocopia de DNI y Título Secundario en:

Av. Pte B. Rivadavia 2410 esquina Pedraza, Lanús

CIUDAD AUTÓNOMA DE

**BUENOS AIRES** 

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

**INCORPORAMOS** VIGILADORES MASCULINOS

★ EDAD 22 a 55 AÑOS

**★INCORPORACIÓN INMEDIATA** 

**★ PAGO POR BANCO** 

ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR PACHECO - DON TORCUATO

CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch) 11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com

44 OFREC. LEGALES



**SERVICIOS** 

**PROFESIONALES Y** R44 **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

OCUPAC.VARIAS

TECNICO lavarropas 1561536678

47 OFREC. CUIDADO PERS.

R47 SALUD Y BELLEZA

**CUIDADO DE PERSONAS** 

MESOTERAPIA Depilac II61406981

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107

SEÑORA Celeste 32a 1161158466

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

**R05** 

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

Medios de pago:

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

**EDICTOS** 

76 OFREC.

CUIDADO PERS.

47 OFREC.

SEÑORA Floresta 1123408333

SEÑORA Sofia 42añ 1161158466

SEÑORA solo domicilio II53866166

SEÑORA Trans Bibi ZONA TABLADA Tratar Tel/wsp 11-2881-3056

R55

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

**ASTROLOGIA Y TAROT** 

VIDENTE NATURAL Retornos Inmediatos No Falla Jamas 470I-2527

¡ENCONTRÁ EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA QUE BUSCÁS!

**RUBRO 14** 



MIX

R60) HOTCHAT

SRA de 55 y 62 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\* CONVOCATORIAS 75 OFREC.



#### **LEGALES**

**R75** )

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

CENTRO de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Con personería jurídica y gremial. Se convoca a los señores/as asociados/as a reunión de Asamblea Extraordinaria para el día jueves 18 de abril de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del/de la Presidente. 2) Designación del/de la Secretario/a de Actas y dos socios/as refrendadores/as. 3) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 4) Adquisición de bienes inmuebles. Informe. Medidas a adoptar. 5) Solicitud de reingreso. Informe. Medidas a adoptar. 6). Aceptación de renuncia al Tribunal de Conducta del Socio Samuel Martelo. Informe. Medidas a adoptar. Esta Asamblea se llevará a cabo en nuestra Sede Social de Av. Independencia 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Presidente.

CONVOCATORIA ASOCIACIÓN ORT ARGENTINA. Entidad de Bien Público Personería Jurídica D.C.N.10.855-44. CONVOCATORIA Señor Asociado: Nos dirigimos a Ud. con el fin de convocarlo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de abril de 2024 a las 18:00 horas. La reunión se llevará a cabo en la sede social de la Asociación, Av. del Libertador 6796, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario General. 2) Lectura y consideración de la Me-

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

moria, Estados Contables, Inventario e Informe del Organo Revisor de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2023. 3) Aprobación
de la gestión de la Comisión Directiva. Buenos Aires, 04 de abril de
2024. Maletta, Mirta Silvia Secretaria General. Feldberg, Guillermo
Presidente. Maletta, Mirta Silvia,
Secretaria General, y Feldberg, Guillermo, Presidente, ambos designados por Acta de Asamblea de fecha
25 de abril de 2023. De los Estatutos Art. 16 inc. a) "Las Asambleas
Generales se celebrarán y serán válidas cualquiera sea el número de
socios Activos presentes, después
de transcurrida media hora de fijada en la convocatoria, si no se hubiera reunido la mitad más uno de
los socios con derecho a voto."
Feldberg, Guillermo. Presidente.

TRANSPORTADORA

S.A.Convocase a los Sres. Accionistas de TRANSPORTADORA PATAGONICA

S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el dia 30 de

abril de 2024 a las 11:00 hs en

primera convocatoria y a las 12 hs.

en segunda convocatoria en la sede

social de la empresa en Av. Gales

35 de la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.1
Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.2
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de resultados, anexos

e informe de Consejo de Vigilancia

correspondiente al ejercicio Nº 58

cerrado el 31/12/2023.3.- Consideración del resultado del ejercicio.4- Consideración de la gestión

del directorio al 31/12/2023 y fijar

su retribución.5- Consideración de

la gestión del Consejo de Vigilancia

al 31/12/2023 y fijar su retribución.Se hace saber que los Sres.

Accionistas para poder participar de

la asamblea deberán depositar sus

acciones en la sede social de la

empresa con no menos de tres días

hábiles antes de la celebración de

la audiencia, ello conforme art. 238

ley 19.550.EL DIRECTORIO

#### AVISOS AL COMERCIO

Q.N. LOTBA del 30/03/2024; 1º Premio: 004. Rivadavia 1346 CABA

UNION CIVICA RADICAL - ORDEN NACIONAL. Se informa que los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 se encuentra disponible en www.pjn.gov.ar EDICTOS 76 OFREC.

EDICTO El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Carmen Josefina FARIAS, DNI Nº 93.654.244 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Recepcionista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier personal que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 10 de marzo de 2020.- N.Javier Salituri, secretario.

EN cumplimiento de lo dispuesto por el Art.31 de la Ley 23298, Partido de Trabajadores por el Socialismo Orden Nacional informa que ha realizado elecciones internas de autoridades en el mes de abril de 2024, siendo electa la "Lista Roja".

EDICTOS 76 OFREC.

Fueron elegidos como Presidente del congreso partidario Christian Castillo, como Vice-Presidente Nathalia Gonzalez Seligra, como presidente del comité central Guillermo Ermili y Ruth Barthelemy como vicepresidenta, Pablo Hojman como Tesorero y Federico Puy como Tesorero suplente. Carlos Platkowski apoderado del PTS-ON.

Expte. N° 405-002495-2022-EXP. Resolución N° 086-DDC-2024, San Juan, 30 de enero de 2024. La Dirección dispone: Artículo 1º - Imponer a VOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 30-56133268-8, una multa por 4 CANASTAS BÁSICAS TOTAL HOGAR 3 publicada por el INDEC por haber incurrido en infracción al artículo 8° bis y al 46° de la Ley N° 24.240. Fdo: Dra. Carrizo, Fabiana, Directora Dirección Defensa al Consumidor.

Expte n° 4132-00022476/2022. Resolución N° 32/2024. Malvinas Argentinas, 24 de enero de 2024. La Dirección dispone: Sancionar a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, con multa por un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) por haber incurrido en infracción al artículo 48° de la Ley 13.133 y al art. 4° de la ley 24.240. Dirección de Garantías Subdirección de Defensa al Consumidor.

R77

LICITACIONES



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria









#### CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 00005248/2024, LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: LIámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2024 "INSUMOS DESIERTOS Y FRACASADOS DE HEMOTERAPIA"

Fecha y hora de apertura: 22/04/24 a las 13:00hs

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

Manuales









Techos fijos y corredizos



## clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km

GARANTÍA 3 AÑOS



zulmarpiscinas.com.ar

Autos

#### **Clarín**grilla

Nº 20.067 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Pío Baroja.

|  | 6 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

#### **Definiciones**

1 ► Puente para el paso de un camino o calle sobre una hondonada; 2 > Tratamiento que se aplica a las dignidades eclesiásticas; 3 ► Acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario del mismo; 4 ▶ En la mitología inca, representa a la Madre Tierra: 5 ► Con mucha actividad o movimiento a causa del trabajo o las obligaciones; 6 ▶ Que halaga y da motivo de envanecimiento; 7 ▶ Que tiene facilidad natural para recordar y distinguir a las personas por su aspecto; 8 ► Anat. Situado en la parte anterior de la espina dorsal; 9 > Extendido, dilatado, difundido; 10 ► Geom. Contorno de una figura; 11 ▶ Roer la polilla una cosa, especialmente ropas; 12 ► Fig. Desgracia, catástrofe; 13 ► (Voz francesa) Tienda especializada donde se venden prendas de vestir de moda; 14 > Cualidades o propiedades de un ser; 15 ▶ Diabólico, relativo al diablo; 16 ► Afectuoso, que muestra con viveza sus sentimientos; 17 ▶ Institución destinada al cuidado de los niños durante las horas que sus padres no pueden atenderlos; 18 ► Fig. Elemento importante cuyo conocimiento es necesario para comprender un problema o un asunto; 19 ► Fracción de petróleo natural, que se destina al alumbrado y se usa como combustible.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - be - bles - bou - bu - ca - cha - co - de - de - di - dia - do - do - do - dor - duc - e - ex - ex - fe - fi - guar - he - je - je - li - li - llar - ma - ma - me - me - mé - mo - no - pa - pa - pan - pe - po - pre - pre que - que - rá - re - ren - ri - rí - ro - ro - sal - sén si - só - son - ti - to - tom - tos - tre - tri - tro - tro - ve via - vo.

#### Sudoku

Nº 6.760

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 6 |     | 7                 |                                        | 3                               | 5                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3   |                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | 1   |                   | 2                                      |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 |     |                   |                                        | 4                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                   | 5                                      |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     | 1                 |                                        | 9                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | 8   |                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | 6   |                   |                                        | 2                               |                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                   | 8                                      |                                 | 4                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 9 2 | 6 3<br>9 1<br>2 - | 6 7<br>3 9<br>1 9<br>2 9<br>1 1<br>3 8 | 6 7 7 9 1 2 2 2 5 5 1 3 8 7 6 7 | 6       7       3         9       1       2         2       4         5       9         3       9         4       9         3       8         7       6 | 6       7       3       5         9       1       2       -         2       4       -         5       9         3       9       -         3       8       -       9         7       6       2       - | 6       7       3       5         9       1       2       -         2       4       -         5       -       -         1       9       -         3       8       -       2       5         7       6       2       5 |

| 2 | 9 |   | 4 | 5 |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|   |   | 1 |   |   |  | 6 |   |
| 6 | 8 |   |   |   |  | 2 |   |
|   | 1 |   |   |   |  |   | 5 |
|   |   |   | 6 |   |  | 1 |   |
|   |   | 3 | 7 |   |  | 8 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.



#### Soluciones

Sudoku Nº 6.759

#### Básico

|   |   |   |   | _ |   | 3 | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |
| 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 |
|   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 |

| Av | anz | ad | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | 2   | 3  | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| 7  | 8   | 1  | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 4  | 9   | 5  | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 5  | 6   | 8  | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| 1  | 7   | 2  | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 |
| 3  | 4   | 9  | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2  | 3   | 7  | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| 8  | 5   | 6  | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 9  | 1   | 4  | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |

#### Claringrilla Nº 20.066

...cálculo sobre el miedo que domina a los otros (conclusión). Honorato de Balzac Escritor francés

| LSC | rito | r fra |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1   | Α    | C     | E | R | 0 |   |   |   |   |  |
| 2   | М    | Á     | S | Т | 1 | Q | U | E |   |  |
| 3   | В    | L     | Α | N | Q | U | E | Т | E |  |
| 4   | Α    | C     | U | Í | F | E | R | 0 | S |  |
| 5   | С    | U     | 1 | D | A | D | 0 | 5 | 0 |  |
| 6   | 1    | L     | U | S | 1 | 0 | N | Α | R |  |
| 7   | C    | 0     | N | D | Ó | М | 1 | N | 0 |  |
| 8   | Α    | S     | F | 1 | Х | Τ | Α | D | 0 |  |
| 9   | С    | 0     | L | U | М | N | Α | Т | Α |  |
| 10  | A    | В     | R | U | М | Α | D | 0 |   |  |
| 11  | Т    | R     | Α | S | P | Α | Т | 1 | 0 |  |
| 12  | D    | E     | S | ٧ | Α | L | 1 | D | 0 |  |
| 13  | D    | E     | S | Α | L | 0 | J | Α | R |  |
| 14  | Α    | L     | F | Ó | N | S | 1 | G | 0 |  |
| 15  | 0    | М     | N | 1 | С | 0 | L | 0 | R |  |
| 16  | D    | 1     | E | Т | É | Т | 1 | С | 0 |  |
| 17  | P    | E     | Т | 1 | R | R | 0 | J | 0 |  |
| 18  | A    | D     | 1 | С | 1 | 0 | N | A |   |  |
| 19  | М    | 0     | 1 | S | É | s |   |   |   |  |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Pido, seré, -avo, beluga, cañas, Li, jirafa, dar, bono, rajar, Ta, ánade, amar, Mo, solanera, so, Ino. Verticales. Tas, rebajáramos, reñirá, alo-, pelar, jara, usaban, Ni, dag, foramen, ovalan, doró, ove.



#### Precio de los opcionales

Mundiales de Fútbol \$9.999,90 - Ilumina tu Casa \$4.999,90 - Especial La Granja de Zenon \$1.900 - Grandes Recetas para hacer Viandas \$4,999,90 - Colección Martin Caparrós \$4,500 - Magnetix La Ciudad \$9,999,90 - Huerta en Pequeños Espacios \$1,499,90 -Colección El Séptimo Circulo \$6.999,90 - Cocina en casa \$9.999,90 - Masha y el Oso \$5.999,90 - Caja Contenedora \$4.999,90 -Nick Junior Preescolar \$ 2.000 - Revista Paw Patrol \$ 1.100 - Genios \$ 1.500 - Jardín de Genios (Ed. Especial) \$ 2.600 - Revista Ñ \$ 1.500 - Arquitectura \$1.500 – ELLE \$3.000 – El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$9.999,90 - Edición Especial Jardín de Genios \$ 2.000 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000 - La casa de Peppa Pig \$ 7.999,90 - Jardin de Genios \$ 2.000 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90.

#### Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## Nuevas ofertas, todos los días



CARTAS AL PAIS

#### "Proteger la salud es un derecho humano universal"

Proteger la salud y accionar en el hacer con bioética para el bien común son imperativos generales, más para quienes tienen poder de administrar y gestionar las políticas públicas. La salud es una condición que debemos proteger. ¿La gestión de la salud, un derecho humano universal, debe abordarse con un excluyente interés mercantilista y deshumanizante, determinante social donde el precio dificulta e impide su acceso? Los medicamentos son bienes sociales de utilidad pública; no inocuos, que bien gestionados y usados, cuidan y remedian la salud; que deben dispensarse en la farmacia por profesionales farmacéuticos, que construyen y acercan salud.

Desregular procesos que alcanzan a los medicamentos y que pueden alterar negativamente sus perfiles de información, calidad, legalidad y seguridad de

uso, y acceso universal, resultan actos no bioéticos, de un riesgo crítico para la salud. Si los precios aumentan sin razonabilidad, y se hacen inaccesibles, muchos pacientes quedan afuera del proceso de cuidado y remediación, lejos de poder recuperar su salud, angustiosa y dolorosamente genera un daño adicional, donde su



calidad de vida empeora, sus años se ajustan y la muerte se acerca, adelantándose.

No a la mercantilización de la salud y de la gestión del medicamento. Sí al acceso universal a la salud, a sus bienes y servicios. Prof. Damián Pablo Ballester dpballester@hotmail.com

#### Balvanera, en decadencia

Balvanera, al igual que otros barrios de esta gran urbe, va ofreciendo al vecino un cambio de cara no positivo. Gente en situación de calle, malvivientes y adictos, y jóvenes que consumen alcohol casi a diario y en manada se han apropiado de las calles a toda hora y lugar. Son una muestra de la degradación moral a la que se ha visto sometida la sociedad. La debacle ética no es un tema menor a la terrible crisis económica que afecta estas tierras desde hace décadas. Para concluir, sumo el robo de la placa de bronce del portero eléctrico desde hace casi tres meses del edificio donde trabajo. Esto adiciona un dato más a la casuistica y al malestar y sufrimiento adicional al cual nos vemos sometidos los ciudadanos de la Capital Federal.

#### Dr. Natalio Daitch

nataliodsalud@hotmail.com

#### CC de Buenos Aires

Centro Cultural de Buenos Aires debería

ser su nombre del ahora CCK, así refleja su pertenencia a una de las principales capitales del mundo. El nombre de Buenos Aires es sinónimo de Argentina y, además, históricamente representa la universalidad de nuestro país en la cultura como siempre ha sido. Hay que darle la identidad de donde está ubicado como sucede en todas las grandes ciudades de Europa y EEUU en casos similares. Y tal como el Teatro Colón, cuyo nombre es patrimonio internacional y es reflejo de Buenos Aires y de Argentina en la música y en las artes mayores.

Frederick Ashby fashby1@gmail.com

#### El dengue y la sociedad

· Hace fácil 15 años leo publicaciones al alcance de todos que refieren al riesgo de dengue, con los síntomas y las prevenciones. Ante cada nuevo virus, se comparan los síntomas para diferenciar al dengue, por caso del Covid, de la encefalitis, de una gripe... Y aún así leo asombrada en redes sociales que buscan informarse por ahí, aunque el mismo celular los pueda llevar a Google. Que se burlan si citan los horarios de mayor actividad del mosquito como si ellos tuvieran relojes. Y que exigen fumigación estatal, pero no se fijarían de reservorios de agua en su cuadra. Caso concreto: la escuela cordobesa de 300 casos. En la entrevista televisiva exigen fumigar y desmalezar, pero delante de la puerta hay dos grandes charcos de agua que a nadie se le ocurriría eliminar. Todos aprendimos a usar WhatsApp sin manual, ¿por qué cuesta tanto ser responsable en esto?

#### Daniela Oliveira

danielaboliveira@hotmail.com

 Según expertos, la epidemia del dengue llegó para quedarse dejando de ser estacional. Cada vez es más difícil negar la existencia del cambio climático, que trae un aumento de las temperaturas y precipitaciones. Esto produce, entre otras consecuencias, que dicha enfermedad se mantenga durante todo el año. Las autoridades sanitarias deberían tomar nota de esta situación y actuar en consecuencia.

#### **Patricio Oschlies**

poschlies@yahoo.com.ar

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



8 de abril de 1954

#### **HACE 70 AÑOS**

#### Francia apura el retiro de sus tropas de Asia

Siete décadas atrás, el conflicto en Indochina entraba en una fase crítica. Lo que luego sería la dilatada guerra de Vietnam, ya no podía ser continuada por las tropas francesas. A casi una década de terminaba la Segunda Guerra, el colonialismo quedaba en posición debilitada, prácticamente al borde de emprender su retiro en distintas regiones del mundo. Un vocero del palacio presidencial francés confirmaba que había pedido la asistencia de Washington para continuar manteniendo sus estratégicas posiciones miliares en la región. Según otras fuentes. Francia había solicitado tanques pesados y aviones de bombardeo. En poco tiempo más, el país que había armado en su suelo histórico un enclave colaboracionista de los nazis, retiraría sus tropas del lugar y sería EE.UU. la potencia que asumiría la defensa de los intereses de Occidente en los pantanos del sudeste asiático. En un encuentro en el Teatro Cervantes el presidente Juan Domingo Perón impulsaba un acuerdo común de defensa entre los países latinoamericanos.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











17° 23



16° 25

MIÉRCOLES

13° 18°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**



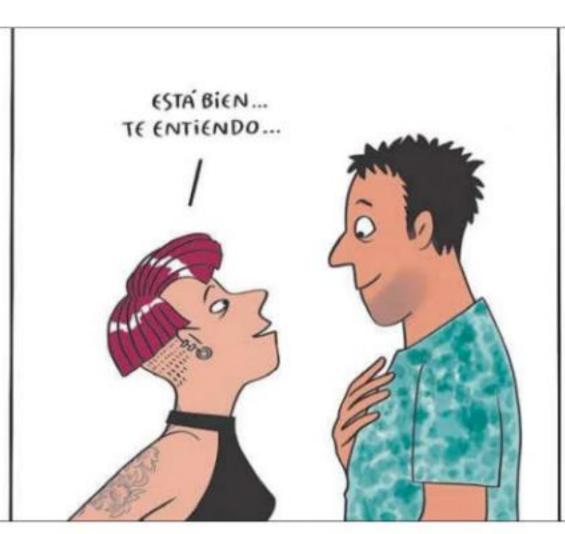



#### **Pasiones Argentinas**

## Historias y podcasts para escuchar en el gimnasio

Patricia Suárez Escritora

La divulgación de la historia sufrió un sacudón desde el concepto de revisionismo en el siglo XX y la mirada barthesiana sobre la misma. Los pequeños actos, las pequeñas acciones de la vida cotidiana, los objetos en apariencia insignificantes también son historia. Gracias a este concepto fue que tuvimos la *Historia de la vida privada* de Georges Duby, y cientos de libros que desentreñaban el por qué y el cuándo de cosas que, por estar al alcance de la mano, los creíamos naturales. Ejemplos de ello son: *La historia del tenedor* de Bee Wilson o *Historias de las alcobas* de Michelle Perrot.

La tecnología para bien o para mal pone a

nuestra disposición maneras de aprender la

historia para los legos, sin meterse a cursar la

carrera o sumergirse como si nada en los diez

libros de historia de Tito Livio del siglo I.

Los libros de divulgación histórica se multiplicaron desde entonces y los hay para todos los gustos, lenguas y etnias, también con grados de complejidad diferentes. En Al gran pueblo argentino salud Felipe Pigna cuenta la historia del vino entre nosotros y Daniel Balmaceda se ocupó de moda y cocina en Qué tenían puesto y Grandes historias de la cocina argentina. Los dos libros mencionados son apenas una muestra de la enorme cantidad de material de la que disponemos los lectores argentinos. Muchas veces estos libros son un sencillo anecdotario y otras, un recorrido cronológico por la evolución del objeto en cuestión.

Sin embargo, tal como se fue dando todo

en los últimos años, catapultado y acelerado por la pandemia, gran parte de los libros se convirtieron en audiolibros. Hay quienes afirman que será el formato del futuro a la hora de contar historias... Veremos.

Y ya que de oídos hablamos, muchos pasaron a formar parte de la radio tal como la entendemos hoy, streaming de por medio: el podcast. Quien adquiere el hábito de escuchar podcasts, con el tiempo se le hacen adictivos. A mi modesto juicio, los ideales son los que no pasan los 20 minutos, es decir, el tiempo en que podés mantenerte atento sin distraerte por el entorno, y también, el recomendado para usar el elíptico o la cinta de caminar en el gimnasio.

Para quien viaja, son recomendables los podcasts más largos y maridar sonido y paisaje. Algunos de los recomendamos son Teorías de la Conspiración, Infantas y Reinas, Historia de Lucas Botta, La caja de Pandora, el propio National Geographic y los del historiador J.C. Vergara Historias insólitas y el Blog. Más allá del menjunje que podemos hacer pasando de La Glotona, una bailarina exitosa del cancán francés, a la reina medieval Isabel Amalia de Hesse que dio a luz con vida diecisiete hijos, la historia aun oída a la bartola no deja de ser una montaña rusa edificante que nos enseña que no vivimos en el peor de los tiempos ni mucho menos, aunque siempre podría llegar a serlo. La historia no es cíclica. Aprendemos y olvidamos todo el tiempo, y es así como avanzamos: a los tumbos.

CRIST

Antigripal

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

